

San José, Costa Rica **LUNES** 08 de julio del 2024

www.nacion.com

HOY EN EL EDITORIAL En espera de lo insólito

Según los científicos, el huracán Beryl es un fenómeno sin precedentes pero no inesperado, por ser acorde con las expectativas derivadas del calentamiento global. P. 25





# Polémica medida

Próximo miércoles regirá decreto ejecutivo que redefine clasificación de rutas cantonales y nacionales

# Acuden a Sala IV

Alcaldes señalan insuficiente asignación de dinero para atender caminos, en su mayoría de lastre

# Falta afinar detalles

Ministro alega que preparan plan para trasladar a los ayuntamientos rutas que no son estratégicas



BOLSA DE ¢1.200 MILLONES P. 8

# 22 compradores se reparten Gordito

Número 69 con serie 357 se vendió por plataforma de JPS

# ATAQUE EN BAR DE ALAJUELITA P. 14

# Dos hijos de músico de rock mueren baleados

Gatillero también disparó contra madre y amigo de las víctimas

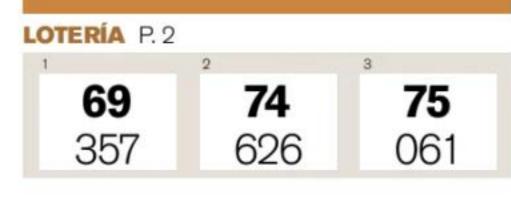

PORCENTAJE RECOBRADO EN 2023 FUE EL MÁS BAJO EN ÚLTIMOS SEIS AÑOS P. 20

# Cae recuperación de impuestos mediante cobros judiciales

Director de Hacienda reconoce que procesos demoran años en resolverse





**GOBIERNO DE COSTA RICA** 

# Lista Oficial Lotería Nacional

Sorteo Extraordinario "Gordito de medio año" No. 4806 Domingo 7 de Julio de 2024



Participan números del 00 al 99 y 1000 series, numeradas de la 000 a la 999 en tres emisiones

# SEGUNDO PREMIO SERIE 626 NÚMERO 74 £80.000.000

# PREMIO MAYOR SERIE 357 NÚMERO 69 ¢400.000.000

Todos los billetes con el número 69 excepto el de la

TERCER PREMIO SERIE 061 NÚMERO 75 é35.000.000

> Todos los billetes con el número 75 excepto el de la serie 061 pagan ¢40.000

Todos los billetes con el número 74 excepto el de la serie 626 pagan ¢60.000

serie 357 pagan ¢250.000. Todos los billetes con serie 357 excepto los números 68-69-70 pagan ¢320.000. Todos los billetes terminados en 9 excepto los números 69 pagan é 40.000

| Serie | Número | Premio      | Serie | Número | Premio      | Serie | Número | Premio     |
|-------|--------|-------------|-------|--------|-------------|-------|--------|------------|
| 014   | 69     | ¢750.000    | 374   | 17     | c2.000.000  | 751   | 99     | ¢750.000   |
| 016   | 01     | ¢750.000    | 381   | 49     | ¢2.000.000  | 762   | 53     | ¢2.000.000 |
| 043   | 77     | ¢750.000    | 402   | 72     | ¢750.000    | 781   | 11     | ¢750.000   |
| 049   | 67     | ¢750.000    | 407   | 28     | ¢750.000    | 793   | 41     | ¢2,000.000 |
| 050   | 98     | ¢750.000    | 409   | 15     | ¢750.000    | 814   | 44     | ¢2.000.000 |
| 061   | 75     | ¢35.000.000 | 429   | 60     | ¢750.000    | 817   | 54     | ¢750.000   |
| 069   | 59     | ¢2.000.000  | 431   | 84     | ¢750.000    | 821   | 79     | c750.000   |
| 072   | 30     | ¢750.000    | 441   | 55     | c750.000    | 837   | 17     | ¢2.000.000 |
| 088   | 54     | ¢750.000    | 454   | 87     | ¢750.000    | 840   | 98     | ¢750.000   |
| 090   | 78     | ¢750.000    | 464   | 68     | ¢750.000    | 856   | 57     | ¢2.000.000 |
| 104   | 51     | ¢750.000    | 478   | 28     | ¢2.000.000  | 858   | 64     | ¢2.000.000 |
| 106   | 11     | ¢750.000    | 484   | 16     | ¢750.000    | 881   | 63     | ¢2.000.000 |
| 124   | 59     | ¢2.000.000  | 484   | 34     | ¢750.000    | 900   | 18     | ¢750.000   |
| 134   | 74     | ¢750.000    | 490   | 75     | ¢750.000    | 908   | 48     | ¢750.000   |
| 150   | 73     | ¢750.000    | 531   | 99     | ¢750.000    | 914   | 04     | ¢750.000   |
| 150   | 78     | ¢833.333    | 535   | 14     | ¢750.000    | 922   | 33     | ¢750.000   |
| 160   | 91     | ¢2.000.000  | 555   | 22     | ¢750.000    | 932   | 87     | ¢2.000.000 |
| 170   | 91     | ¢750.000    | 572   | 14     | ¢750.000    | 937   | 35     | ¢750.000   |
| 185   | 38     | c750.000    | 585   | 16     | ¢750.000    | 945   | 17     | ¢750.000   |
| 189   | 83     | ¢750.000    | 589   | 66     | ¢750.000    | 957   | 85     | ¢750.000   |
| 198   | 83     | ¢750.000    | 597   | 38     | ¢750.000    | 963   | 94     | ¢750.000   |
| 208   | 74     | ¢750.000    | 597   | 98     | ¢750.000    | UL    | UL     | UL         |
| 228   | 73     | ¢750.000    | 598   | 48     | ¢750.000    |       |        |            |
| 245   | 04     | ¢750.000    | 611   | 90     | ¢750.000    |       |        |            |
| 246   | 70     | c750.000    | 626   | 74     | ¢80.000.000 |       |        |            |
| 251   | 39     | ¢750.000    | 629   | 28     | ¢750.000    |       |        |            |

53

26

44

30

78

46

11

38

63

04

95

11

57

68

65

¢750.000

¢750.000

¢750.000

¢750.000

¢750.000

¢750.000

¢750.000

¢750.000

¢750.000

¢750.000

¢750.000

¢750.000

¢2.000,000

¢2.000.000

¢2.000.000

Correspondiente a la aproximación anterior y posterior del Premio Mayor



# HACE 50 AÑOS,

8 DE JULIO DE 1974

# Abierto hospital Monseñor Sanabria

Redacción. A partir del pasado lunes quedó abierto al servicio de asegurados, indigentes y trabajadores independientes el hospital Monseñor Sanabria, ubicado en El Roble, en Puntarenas. Los pacientes internados en el hospital San Rafael, aproximadamente 30 personas, pasaron ese mismo día al nuevo centro hospitalario. La primera paciente que dio a luz en el nuevo hospital fue la señora R. S. D., esposa del pescador S. A. V.

# Donan avanzado microscopio a UCR

Redacción. El primer microscopio electrónico que se instala en Centroamérica será entregado oficialmente a la Universidad de Costa Rica por representantes de la Embajada de Japón. El costo del microscopio, fabricado por la compañía Hitachi, es de \$300.000. Se trata de un moderno equipo, en el cual los técnicos trabajaron durante mucho tiempo y cuya colocación se lleva a cabo en la Universidad, desde hace semanas.



Así lucía el microscopio electrónico instalado en la UCR.

# Detenidos cuatro obispos por error

Minatitlán. Cuatro obispos mexicanos fueron detenidos y luego puestos en libertad, después de que la policía pensó que viajaban en un automóvil robado, según informaron las autoridades. Pero los obispos dijeron que "fue un atraco armado". El incidente ocurrió el jueves cerca de puerto del golfo de México en el estado de Veracruz, a unos 700 kilómetros al sureste de la Ciudad de México.



# **CONTÁCTENOS**

254

278

290

299

305

312

322

329

342

345

345

357

357

357

359

23

60

28

28

51

24

18

59

08

77

99

68\*

69

70\*

93

¢750.000

¢750.000

¢750.000

c750.000

¢2.000.000

¢2.000.000

¢750.000

¢750.000 ¢750.000

¢750.000

¢2.500.000

¢2.500.000

¢750.000

¢400.000.000

¢2.000.000

635

636

639

649

656

667

670

686

693

694

698

702

702

715

745

Central: 4107-1717

Horario: lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm

Apdo. postal: 10138-1000 San José Costa Rica Dirección: Llorente de Tibás,

400 metros este del cruce.

Servicio al cliente: 4107-1717

WhatsApp: 6118-5710

e-mail: sac@nacion.com

Horario: lunes a viernes de 7:00am a 3:00pm, sábados y domingos de 7:00am a 1:00pm

Ventas de Publicidad: 4107-1717

WhatsApp: 6420-2118

e-mail: publicidad@nacion.com

Horario: lunes a viernes de 8:00am a 6:00pm y sábados de 8:00am a 1:00pm

Todobusco (Clasificados): 4107-1717

WhatsApp: 6478-2411





# Pronóstico del tiempo

# Nubosidad parcial

Se espera nubosidad parcial y lluvias débiles en la mañana; y aguaceros aislados en la tarde en Valle Central, Guanacaste, y montañas del Pacífico.



| SECTOR     | BAJA     | PIES  | ALTA     | PIES |
|------------|----------|-------|----------|------|
| Duntanana  | 11:08 AM | 1,15  | 05:10 AM | 8,53 |
| Puntarenas | 11:28 PM | 0,46  | 05:16 PM | 8,57 |
| Golfito    | 10:57 AM | 1,64  | 05:01 PM | 8,37 |
| Gomto      | 11:14 PM | 1,15  | 04:52 AM | 8,5  |
| 0          | 11:05 AM | 2,39  | 05:01 AM | 8,89 |
| Quepos     | 11:22 PM | 1,74  | 05:05 PM | 8,89 |
| Golfo de   | 10:52 AM | 1,71  | 04:51 AM | 7,87 |
| Papagayo   | 11:15 PM | 1,18  | 04:58 PM | 8,01 |
|            | 09:35 AM | -0,64 | 02:02 AM | 0,57 |
| Limón      | 8:09 PM  | 0,01  | 04:52 PM | 0,14 |

# **Efemérides**

SALE: 05:21 a.m. SE PONE: 06:02 p.m. FUENTE: INSTITUTO METEOROLÓGICO DE COSTA RICA

# EL PAÍS

www.nacion.com
Esteban Oviedo,
editor de Política
eoviedo@nacion.com

7 10

-> Proyecto propone dar 4 años para reclamar pago por sentencias de Sala IV

Lucía Astorga

lucia.astorga@nacion.com

La Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que es necesario aprobar un proyecto de ley que permita brindar certeza jurídica sobre el plazo que tienen las personas para reclamar al Estado el pago de costas, daños y perjuicios, a partir de sentencias dictadas por la Sala Constitucional.

Así lo manifestaron la procuradora Silvia Cruz Patiño y la abogada Amalia Zeledón Lostalo, en un criterio enviado a la Asamblea Legislativa, debido a que no existe una norma expresa que defina el plazo de prescripción para la ejecución de las sentencias constitucionales en la vía contenciosa administrativa.

Para atender este vacío legal, la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentó un proyecto de ley que pretender fijar un periodo de cuatro años para que las personas interpongan ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo la demanda ejecutoria de las sentencias que emite la Sala Constitucional por recursos de amparo y habeas corpus.

Superado este plazo, se perdería el derecho a reclamar la indemnización contra los sujetos de derecho público que sean condenados por violentar derechos fundamentales.

Cruz y Zeledón señalaron en su criterio sobre el texto de ley del PUSC que si bien es potestad del legislador la aprobación o no del texto propuesto, "se detecta la necesidad de dicha aprobación, en virtud de la inseguridad jurídica que puede provocar la inexistencia de un plazo específico en esta materia".

La iniciativa de ley, tramitada bajo el expediente 23.873, propone modificar la redacción del artículo 179 del Código Procesal Contencioso Administrativo.

Este numeral señala que es competencia exclusiva del Juzgado de lo Contencioso Administrativo tramitar las ejecuciones de las sentencias que se dictan en procesos de habeas corpus y de amparos.

La intención de los parlamentarios es agregar un párrafo final al artículo para aclarar que "a partir de la notificación del texto integral de la sentencia constitucional a todas las partes del proceso, el interesado contará con un plazo de prescripción de cuatro años para la interposición de la demanda ejecutoria".

¿4 años o 10 años? Respecto al plazo definido en el proyecto de ley, la Procuraduría argumentó que existe una disyuntiva respecto a si lo procedente es aplicar la nor-

# Procuraduría apoya fijar plazo para solicitar indemnización por fallos

> Abogado del Estado señala que inexistencia de plazo puede provocar inseguridad jurídica

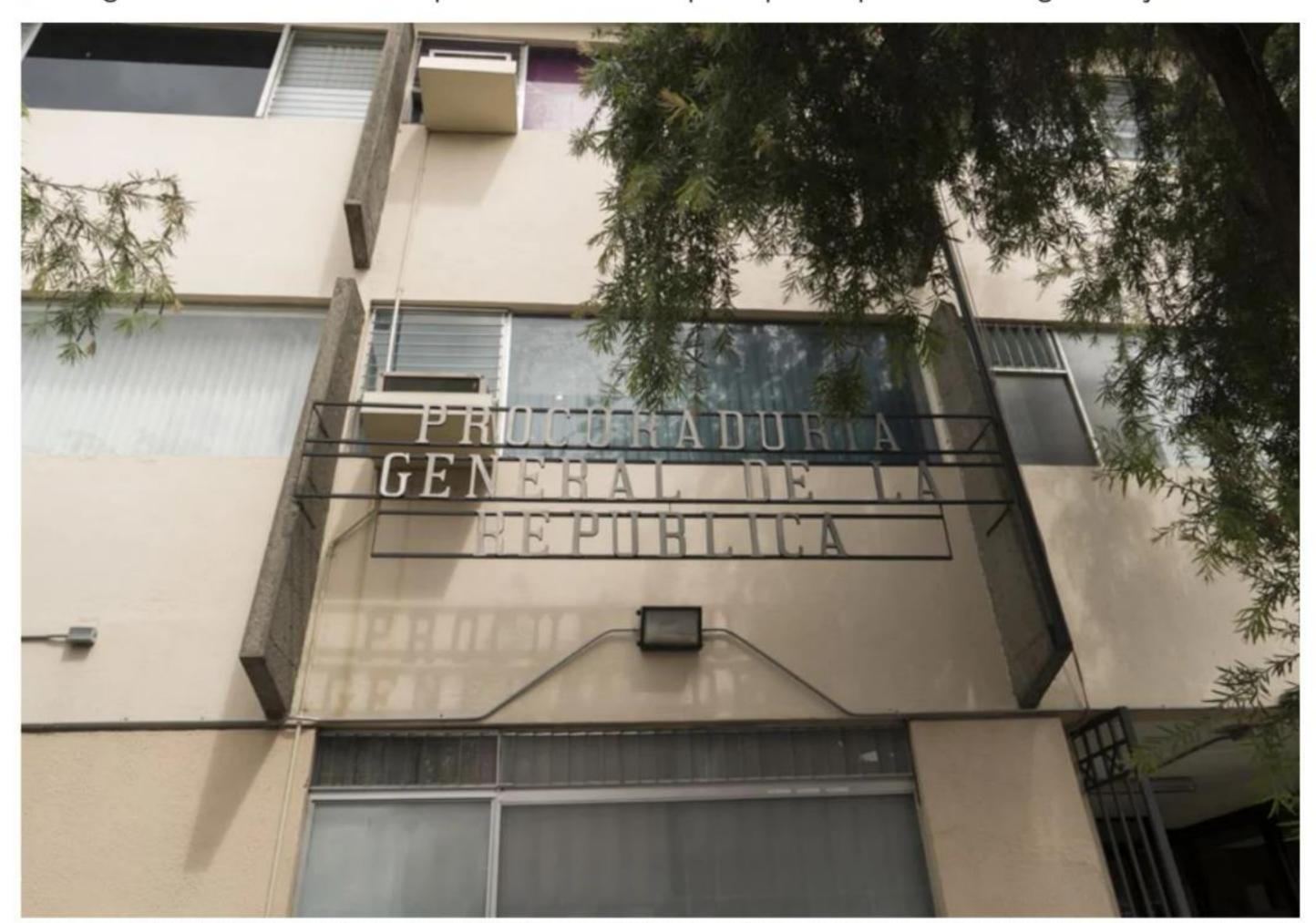

Respecto al plazo definido en el plan de ley, la PGR dice que existe una disyuntiva respecto a si lo procedente es aplicar la norma más similar de derecho público (prescripción de cuatro años) o si debe acudirse al plazo de 10 años dispuesto en el derecho común. CRISTINA SOLÍS

ma más similar de derecho público (prescripción de cuatro años) o si debe acudirse al plazo de 10 años dispuesto en el derecho común.

El abogado del Estado detalló que la inexistencia de un plazo específico en la normativa nacional, ha provocado un "conflicto interpretativo en relación con el plazo de prescripción que debe aplicarse al pretenderse la ejecución de las sentencias constitucionales en la vía contenciosa administrativa".

"Cuando una norma jurídica es suficiente, el operador jurídico debe limitarse únicamente a aplicarla a la situación deseada; en los casos en que la norma existe, pero la misma no es clara, debe realizar un esfuerzo para aplicar los distintos métodos de interpretación para llegar a encontrar y entender el fin de la norma y, como último escenario, si no existe norma que aplicar a la situación, se debe acudir a otras normas existentes y a los distintos principios del Derecho para solucionar el conflicto que se presenta", añadió.

En este sentido, recalca el ente procurador, podría pensarse en la aplicación supletoria del plazo de prescripción de cuatro años dispuesto en el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública.

Sin embargo, el tiempo definido en la norma está dirigido a que la persona acuda a las diferentes instancias para que sea declarado el deber de indemnizar, situación diferente a las ejecuciones de sentencia de los procesos constitucionales, en los cuales ya existe una resolución judicial que declaró el derecho a ser resarcido.

Alternativa. La otra posibilidad

POSICIÓN

CUANDO UNA NORMA JURÍDICA ES SUFICIENTE, EL OPERADOR JURÍDICO DEBE LIMITARSE **ÚNICAMENTE A APLICARLA** A LA SITUACIÓN DESEADA; EN LOS CASOS EN QUE LA NORMA EXISTE, PERO LA MISMA NO ES CLARA, DEBE REALIZAR UN ESFUERZO PARA APLICAR LOS DISTINTOS MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN PARA LLEGAR A ENCONTRAR Y ENTENDER EL FIN DE LA NORMA".

# Criterio

Procuraduría General de la República

es la aplicación del plazo de prescripción decenal, dispuesto en el artículo 868 del Código Civil y complementado con el numeral 873 del mismo cuerpo normativo. Este es el que viene aplicando la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

Empero, la Procuraduría estimó que esta última alternativa es proveniente del derecho privado y, por lo tanto, "debe quedar únicamente cuando no exista una norma que pueda aplicarse en el ámbito del derecho público".

La propuesta de ley fue presentada el 10 de agosto del 2023 por los congresistas socialcristianos Daniela Rojas, Leslye Bojorges, Horacio Alvarado y Alejandro Pacheco.

El proyecto permanece bajo estudio de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, pero no fue convocado por el Poder Ejecutivo para el periodo de sesiones extraordinarias que, de acuerdo con lo establecido, finaliza el próximo miércoles 31 de julio.

## Roger Bolaños Vargas

roger.bolanos@nacion.com

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) pretende aumentar la cantidad de kilómetros de la red vial que deben atender las 84 municipalidades del país. Sin embargo, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) reclaman que el traslado de rutas se haría sin darles los recursos presupuestarios necesarios para darles mantenimiento.

Según Mauricio Batalla, ministro de Obras Públicas y Transportes, el plan es transferir a los ayuntamientos las rutas que no son primordiales ni de importancia estratégica, como sí lo son las vías que llevan a puertos, aeropuertos y fronteras.

El pasado 19 de junio, el jerarca aseguró que la propuesta incluye contenido económico adicional para los 84 cantones, de manera que puedan atender caminos que hoy son responsabilidad del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Batalla indicó que la asociación de alcaldes estaba al tanto de su propuesta y conocía los montos de inversión que realizó el Conavi en esas vías durante los últimos años.

"Se va a entregar un porcentaje de los recursos que se gastan; para eso, se hizo un ejercicio matemático donde se determinó cuánto ha invertido Conavi en esta red no estratégica y, a partir de ahí, se va a entregar. Eso tiene que venir con una modificación de ley que vamos a trabajar en los próximos meses. Nos quedan seis meses para seguir trabajando", declaró el ministro.

Si bien el gobierno anunció un proyecto de ley para hacer el traspaso, este miércoles 10 de julio entrará a regir un decreto ejecutivo que, según los alcaldes, les hace el traspaso de una vez, al redefinir cuáles son las vías nacionales y cuáles son las cantonales.

Refutan al ministro. La ANAI y la UNGL refutaron las declaraciones de Batalla, y aseguraron que el MOPT no les otorgaría los recursos suficientes para atender los 3.071 kilómetros de vías tanto terciarias como secundarias. Añadieron que la mayoría de estas carreteras son de lastre, ya que solamente el 19% de las rutas terciarias están asfaltadas.

"En todo el territorio nacional hay calles y caminos que por años han estado abandonados por parte del Conavi y el MOPT. Se trata de rutas nacionales que hoy las quieren trasladar a los gobiernos locales, pero sin una transferencia adicional de recursos. Es por esto que nos oponemos y solicitamos la derogatoria del decreto", indicó Maikol Porras Morales, alcalde de Sarchí y presidente de ANAI.

Según la asociación de municipios, las calles que el MOPT pretende pasarles se encuentran distribuidas en 78 cantones, principalmente



Organizaciones municipales consideran que el decreto que entrará en vigencia este miércoles es un traslado anticipado de rutas.

CONAVI PRETENDE TRANSFERIRLES ATENCIÓN DE 3.000 KM

# Municipios rechazan intento del MOPT de traspasarles red vial sin presupuesto

Alcaldes alegan insuficiente asignación de dinero para atender rutas



Las municipalidades afirman que no hay claridad sobre los fondos que recibirían para atender las vías que el Conavi pretende darles.

tros son San Carlos (230 km), Pérez Zeledón (223 km), Pococí (190 km), Tilarán (114 km), Turrubares (97 km), Corredores (93 km), Turrialba (87 km), Nicoya (83 km) y Puriscal (81 km).

Estima que, de concretarse el traspaso de vías a las mu-

rurales. Los territorios a los nicipalidades, se requieren al que se les darían más kilóme- menos ¢70.000 millones anuales para darles un mantenimiento básico, sin tomar en cuenta arreglo de puentes, taludes, cordones de caño y otras inversiones.

"Conavi recibe muchos más recursos que las municipalidades para atender cada kilómetro de vías. La red vial

nacional (atendida por Conavi) consta de 7.847 km, para los que recibirán este 2024 un total de ¢116.000 millones correspondientes del impuesto a los combustibles. Mientras tanto, las municipalidades deben atender 38.000 kilómetros con ¢119.000 millones que le son trasladados de ese rubro", afirmaron la ANAI y la UNGL.

La Nación constató que Mauricio Batalla realizó una reunión virtual con los alcaldes el pasado viernes 21 de junio. En conferencia de prensa, el ministro confirmó que pretendía explicarles el porcentaje de dinero que se les trasladará, la cantidad de kilómetros de carreteras que atenderán y cómo se hará el proceso de entrega de los caminos.

El alcalde de Río Cuarto, José Miguel Jiménez, que participó en la reunión con el ministro, confirmó que les ofrecieron otorgarles a los ayuntamientos un 12% de lo que se recauda con el impuesto único a los combustibles, pese a que, según datos de la UNGL, Conavi tiene asignado

un 21,75% de ese tributo para atender las vías que pretende trasladar.

"Es un ofrecimiento verbal, no hay nada plasmado por escrito. El decreto entra a regir el 10 de julio y aún no nos han indicado cuánto nos van a pasar ni cuál va a ser la forma; lo único es un pronunciamiento muy escueto de que será un 12% del impuesto, pero no tenemos nada firme", explicó Jiménez.

Batalla, en tanto, afirmó: "Cada municipalidad sabe dónde le 'chima' el zapato. Conavi tiene una visión general, pero el alcalde que está ahí puede decir cuál calle le interesa más arreglar, porque por ahí salen más productos o tiene más productividad el cantón. Cada alcalde sabe, y la idea es darle la oportunidad a 84 gerentes de que manejen esos dineros".

A mediados de junio, el jerarca recordó que el próximo miércoles 10 de julio entra en vigencia el decreto ejecutivo 44263-MOPT, que establece cuáles carreteras del país son de interés estratégico para el Ejecutivo y cuáles no lo son. A partir de ese documento, el gobierno decidirá cuáles vías se delegan a los ayuntamientos.

Sin embargo, la versión de la ANAI y la UNGL es diferente, ya que aseguran que el decreto del MOPT pretende realizar el traspaso de carreteras de forma inmediata. Alegan que eso violenta los artículos 170 y 171 de la Constitución Política y la Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades.

Por esta razón, la UNGL, la ANAI y las federaciones municipales solicitaron al presidente de la República, Rodrigo Chaves, derogar el decreto. Dieron al Poder Ejecutivo hasta el 30 de junio para respon-

der a sus peticiones.

"Las municipalidades han venido haciendo un gran esfuerzo para atender las necesidades de las calles y caminos cantonales con el desarrollo de planes quinquenales. La imposición del decreto 44263-MOPT echará a perder esa planificación, trayéndose al suelo las ilusiones de miles de costarricenses que han confiado en las municipalidades para ver una mejoría en sus caminos", aseveró Patricia Porras Segura, presidenta de la UNGL.

Trabajos siguen. El jerarca del MOPT garantizó que las obras que actualmente realiza el Conavi no se detendrán, ya que la entidad dejará contratados los servicios de conservación y mantenimiento por los próximos cuatro años. Además, sostuvo que la entrega de carreteras a las municipalidades será progresiva.

"No se van a detener los trabajos, se va a ir dando el cambio paulatinamente. Esto tiene que venir con una modificación de ley en la cual vamos a estar trabajando los próximos meses; nos quedan seis meses para seguir trabajando en conjunto con las municipalidades", expresó.

El pasado viernes 21 de junio, La Nación consultó al MOPT cuáles fondos se trasladarían a las municipalidades, de dónde se obtendría este dinero, el monto aproximado y el porcentaje que representa respecto al total del dinero que se destina a infraestructura vial. Sin embargo, no se obtuvo respuesta a esas consultas.

Posteriormente, el viceministro de Infraestructura y
director ejecutivo del Conavi,
Efraím Zeledón, declaró que el
proyecto no es nuevo, sino que
se trabajó desde la administración de Luis Amador (anterior
ministro) con los anteriores
alcaldes. Agregó que se hizo
una consulta pública y que
solo dos personas expresaron
descontento.

"Es algo que se venía trabajando, no es como tal vez se ha malinterpretado, que el Ministerio quiera meter un gol o una cosa así, realmente no hay una mala intención. Muchas municipalidades tienen la idea de que en el decreto viene una lista de rutas que van a ser automáticamente trasladadas, eso no es correcto. El decreto solo establece los parámetros para definir cuáles rutas no forman parte de la red estratégica y podrían ser trasladadas a la red vial cantonal", declaró.

"Se ha hablado con muchos alcaldes que son conscientes de que en este momento, por limitaciones presupuestarias, el MOPT y el Conavi no pueden asumir rutas que para nosotros no son estratégicas. A nosotros se nos dificulta mucho atenderlas. Muchos alcaldes lo ven como algo positivo porque pueden definir cómo atender las rutas", agregó el viceministro.

Finalmente, el viceministro indicó que bajo la legislación actual no existe un marco regulatorio que permita trasladar rutas nacionales a cantonales, y este decreto abriría esa posibilidad.



Mauricio Batalla, jerarca del MOPT, afirma que el decreto firmado por el presidente Rodrigo Chaves pretende definir cuáles rutas son de interés estratégico para el Ejecutivo. JOHANFRED

# 4 ayuntamientos impugnan decreto de Chaves en Sala IV

Roger Bolaños Vargas

roger.bolanos@nacion.com

Cuatro municipalidades presentaron ante la Sala IV acciones de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo 44263-MOPT, publicado en setiembre del 2023 por el presidente Rodrigo Chaves Robles y el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, el cual entra en vigencia el próximo miércoles 10 de julio.

Se trata de un decreto que redefine cuáles son las vías nacionales, bajo responsabilidad del gobierno, y cuáles son las cantonales, bajo tutela municipal.

Los accionantes son los ayuntamientos de San Ramón, Aserrí, Sarapiquí y Abangares. La acción de este último municipio ya fue cursada y la Sala Constitucional dio audiencia a la Procuraduría General de la República (PGR); al ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla; y a la ministra de la Presidencia, Laura Fernández.

Según los alcaldes, este decreto es parte del plan del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para aumentar la cantidad de kilómetros de la red vial que atienden las 84 municipalidades del país.

La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) se han pronunciado en contra de la iniciativa, y reclaman que el traslado de rutas hacia los municipios se haría sin darles los recursos



El decreto cuestionado por los municipios también fue firmado, el 19 de setiembre del 2023, por el entonces ministro Luis Amador.

presupuestarios necesarios para atender los 3.071 kilómetros de vías tanto terciarias como secundarias.

Decreto viola Constitución. La Nación tuvo acceso a la acción presentada por el alcalde de Abangares, Javier Bogantes Castro, el pasado 24 de junio, en representación de ese ayuntamiento guanacasteco. El reclamo fue cursado bajo el expediente 24-016409-0007-CO.

Bogantes alegó que el decreto firmado por Amador y Chaves transgrede el artículo 170 de la Constitución Política, el cual establece que las corporaciones municipales son autónomas. Asimismo, el alcalde argumentó que se violentan los principios constitucionales de reserva de ley, razonabilidad y proporcionalidad.

"La normativa se impugna porque define nuevas condiciones, tanto para la red vial nacional como para la red vial cantonal, de tal forma que, de manera tácita, transfiere vía decreto más de 3.000 kilómetros de red vial a las municipalidades, sin cumplir con los requisitos constitucionales y legales y sin el traslado de recursos para poder cumplir con las responsabilidades", detalla la acción presentada.

Según el alcalde de Abangares, realizar la transferencia de la atención plena y exclusiva de una parte de la red vial nacional es darle una nueva competencia a los municipios y, por lo tanto, debe hacerse mediante un proyecto de ley.

Asimismo, adujo que el MOPT pretende rehuir de sus responsabilidades legales y constitucionales. Aseguró que el ministro Batalla ha manifestado esa intención, al reconocer que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) no tiene recursos suficientes para atender la red vial nacional.

"Deshaciéndose de 3.071 kilómetros, quedarían con alrededor de 4.908 kilómetros. Por el contrario, los gobiernos locales que hoy administran un 83% de toda la red vial del país, sumarían 3.071 km de rutas nacionales a los 38.032 km que ya les corresponden", indica el recurso presentado.

La ANAI confirmó a La Nación que más ayuntamientos se preparan para presentar acciones de inconstitucionalidad contra el decreto presidencial, aunque no precisó cuáles ni cuántas, ya que la propuesta aún debe ser aprobada por los respectivos concejos municipales.

De acuerdo con el ministro Batalla, el objetivo del gobierno es transferirle a los ayuntamientos la responsabilidad de atender rutas que no son primordiales o de importancia estratégica, como sí lo son las vías que llevan a puertos, aeropuertos y fronteras.

La Nación constató que el jerarca realizó una reunión virtual con los alcaldes el pasado viernes 21 de junio. El ministro confirmó que pretendía explicarles el porcentaje de dinero que se les trasladará, la cantidad de kilómetros de carreteras que atenderán y cómo se hará el proceso de entrega de los caminos.

El alcalde de Río Cuarto, José Miguel Jiménez, que participó en la reunión con el ministro, indicó que ofrecieron otorgarles a los ayuntamientos un 12% de lo que se recauda con el impuesto único a los combustibles aunque, según datos de la UNGL, Conavi tiene asignado un 21,75% de ese tributo para atender las vías que ahora pretende trasladar.

El ministro Mauricio Batalla aseguró, el pasado 19 de junio, que el decreto ejecutivo 44263-MOPT tiene como fin establecer cuáles carreteras del país son de interés estratégico para el Ejecutivo y cuáles no lo son. A partir de ese documento, decidirán cuáles vías se delegan a los ayuntamientos.

CONTRALORÍA RECHAZA RECLAMO CONTRA ADJUDICACIÓN A PEDREGAL POR 4 AÑOS

# Queda en firme contrato para atender ruta Cañas-Liberia

> Trayecto de 50 km recibirá mantenimiento bajo novedoso sistema

## Patricia Recio

arecio@nacion.com

La Contraloría General de la República (CGR) declaró sin lugar el recurso presentado contra la adjudicación del contrato para el mantenimiento del tramo de la Interamericana norte, entre Cañas y Liberia, el cual se gestionará mediante un sistema de niveles de servicio.

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) había otorgado ese contrato a la empresa Pedregal por ¢8.397 millones, a pesar de que esta no era la oferta más barata, debido a que el otro oferente (Consorcio-Cañas Liberia) no cumplía con todos los requisitos legales.

El contrato abarca la conservación de los 50 kilómetros de concreto durante un periodo de tres años.

Por esa razón, el consorcio presentó un recurso de apelación que mantenía el acto en suspenso.

No obstante, de acuerdo con la resolución, incluida el pasado 3 de julio en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), la Contraloría avaló los argumentos del Conavi, declarando sin lugar el recurso y con lo cual el acto de adjudicación a Pedregal quedó en firme.

El Consejo señaló, ante consulta de este diario, que previo a la formalización del contrato se deben realizar análisis del adjudicatario y de las memorias de cálculo, para luego enviar ese documento al ente contralor para

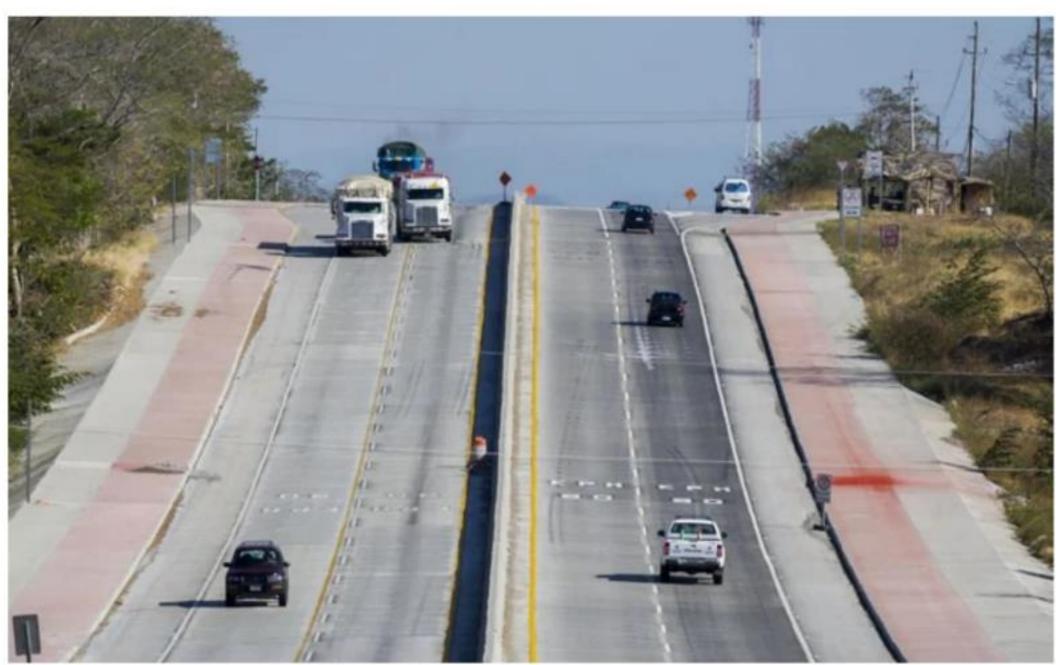

Los 50 kilómetros de carretera entre Liberia y Cañas, Guanacaste, serán los primeros de nuestro país en recibir conservación mediante el sistema de niveles de servicio. JOSE CORDERO



El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) otorgó el contrato de conservación a la empresa Pedregal por ¢8.397 millones. RAFAEL PACHECO

su respectivo refrendo, por lo que se estima que la orden de inicio para las tareas de conservación podría girarse en un plazo de dos a tres meses.

Esta es la primera vez que el sistema de niveles de servicio se implementará en el país. Dicho mecanismo, a diferencia del sistema actual que se paga mediante precios unitarios, implica que el contratista no recibe pagos por la cantidad de materiales que emplea, o las actividades que realiza, sino por mantener la ruta en una condición previamente acordada durante la duración del contrato.

Obras en dos fases. En el caso de Cañas-Liberia, la ejecución del proyecto se dividirá en dos fases.

Durante el primer año, la empresa deberá llevar a cabo la "puesta a punto," que consiste en realizar todas las labores necesarias para alcanzar el nivel de servicio deseado.

Una vez lograda esta condición óptima, durante los siguientes tres años, la empresa deberá mantener la vía dentro de los parámetros de servicio establecidos.

Los estándares fijados para los distintos elementos se integrarán en un índice de servicio, y durante el periodo de conservación, la Administración realizará evaluaciones mensuales. Si el índice de servicio es igual o inferior al 70%, no se pagará el monto estimado para ese mes. Además, la compañía estará obligada a solucionar cualquier deterioro dentro de los plazos establecidos, o enfrentará sanciones.

Al finalizar el contrato de cuatro años, la empresa deberá entregar el proyecto con un nivel de servicio de al menos el 90% en cada uno de los estándares evaluados.

La Contraloría y el Laboratorio Nacional de Materiales
y Modelos Estructurales (Lanamme) han señalado que la
modalidad de niveles de servicio es la más adecuada para
atender las rutas nacionales,
en contraste con el modelo de
precios unitarios, pues este último no incentiva la eficiencia
en la ejecución de obras y favorece los sobreprecios, ya que
se paga por cantidad y no por
resultados.

Desde su inauguración en el 2016, el tramo Cañas-Liberia solo ha recibido mantenimiento rutinario mínimo.

Lanamme ha advertido en varios informes sobre el deterioro prematuro de elementos como las losas de concreto, debido a esa falta de atención.

El proyecto, con una inversión superior a los \$200 millones, es parte del Programa de Infraestructura del Transporte (PIT) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el cual también incluyó la ampliación de los tramos Limonal-Cañas y Barranca-Limonal.

La extensión de este último tramo permanece suspendida desde finales del 2022, aunque recientemente se contrató la conservación de las obras realizadas para asegurar las condiciones de tránsito en dicha zona.

ASEGURADOS PODRÁN SER ENVIADOS A OTROS HOSPITALES FINES DE SEMANA Y FERIADOS

# CCSS mantiene traslado de pacientes debido a falta de especialistas

# Ángela Ávalos R.

aavalos@nacion.com

La falta de médicos especialistas para cubrir los turnos de trabajo los fines de semana y días feriados obligó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a mantener activo el programa de traslado de pacientes entre hospitales mediante el Centro de Información y Derivación de Pacientes (CIDP).

Inicialmente, estaba programado que la estrategia solo se utilizaría el último fin de semana de junio. Sin embargo, la CCSS anunció este viernes la decisión de mantener los traslados entre los centros que estén sin personal especializado en jornada extraordinaria. El transporte

estará basado en criterios de complejidad, capacidad instalada y plétora de los servicios.

El gerente médico de la Caja, Wilburg Díaz, dijo que la estrategia busca garantizar la atención a los usuarios ante el aumento en los servicios de Urgencias y Emergencias, que se complica por la falta de personal para realizar guardias. La derivación de pacientes se puede dar en cualquier especialidad, con prioridad en los casos de Ginecología y Obstetricia.

"La falta de personal en tiempo extraordinario puede fluctuar de una semana a otra en los establecimientos de salud, de manera que esta estrategia de derivación nos permite reforzar las capacidades a lo



La estrategia busca garantizar la atención a los usuarios ante el aumento en los servicios de Urgencias y Emergencias. ALBERT MARÍN

interno de la institución, para asegurar la atención de las necesidades de las personas", manifestó el gerente médico.

Díaz hizo un llamado a la población para que en este periodo de vacaciones se cuiden y prevengan situaciones que los obliguen a acudir a los servicios de emergencias de los hospitales públicos.

La plétora en estos servicios se ha visto agudizada por un incremento en la demanda por enfermedades respiratorias, accidentes de tránsito y casos relacionados con diferentes tipos de violencia, según ha reconocido la CCSS.

El 27 de febrero, la Junta Directiva de la Caja declaró emergencia institucional debido a la sobresaturación que experimentan los servicios de Emergencia y Urgencias en todos sus hospitales.

Dicha situación, que se extiende desde hace varios meses, afecta la atención oportuna y de calidad de miles de pacientes.





**PRESENTAN** 

# FORO SEMI Conductores

Una oportunidad de ORO para Costa Rica





**Manuel Tovar Rivera** Ministro de Comercio Exterior



Laura López Salazar Gerente General de Procomer



**Timothy Scott Hall** Director de Asuntos Gubernamentales de Intel Costa Rica



**Melania Solano Arrieta** Decana de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Fidélitas



Carlos Wong Zúñiga Director General de **Evolution Free Zone** 

JUL. JA. M. Estreno



**Evento gratuito** Inscribase AQUI!

Un proyecto de



PREMIO ACUMULADO NO SALIÓ Y AUMENTA A ¢1.750 MILLONES

# 22 compradores se reparten ¢1.200 millones del Gordito de medio año

> Enteros del 69 con serie 357 se vendieron mediante plataforma digital

### Josué Bravo

josue.bravo@nacion.com

Los ¢1.200 millones del Gordito de medio año habrían quedado repartidos entre 22 compradores que adquirieron el número 69 con la serie 357 mediante la plataforma digital de la Junta de Protección Social (JPS).

Así lo confirmó Esmeralda Britton, presidenta de la JPS, minutos después de la finalización del sorteo extraordinario de lotería, celebrado la noche de este domingo. La expectativa por el sorteo del Gordito había aumentado debido a la posibilidad de que coincidiera con el premio acumulado.

Britton detalló que los tres enteros de la combinación del premio mayor fueron adquiridos mediante el sistema de lotería en línea. Cada emisión del premio mayor paga a los ganadores una bolsa de ¢400 millones y cada fracción, el monto de ¢40 millones.

El segundo premio en importancia del sorteo (por un total de ¢240 millones) fue para el número 74 y la serie 626. La jerarca de la Junta indicó que los tres enteros de este segundo premio se ven-



El número 69 con la serie 357 se convirtió en el primer premio del Gordito de medio año. Fue el último en salir de los tres premios principales del sorteo realizado anoche. CORTESÍA JPS

dieron en Cartago, Heredia y Desamparados (San José).

Mientras tanto, el tercer premio del sorteo (¢105 millones) fue para el número 75 y la serie 061.

Uno de los enteros de este tercer premio fue vendido en San Vito de Coto Brus, otro en Corredores (Puntarenas), y el tercero mediante la plataforma digital de la Junta de Protección Social.

Además, el Gordito de medio año tenía previsto repartir 20 premios de ¢2 millones y 77 premios de ¢750.000, así como premios por aproximaciones, terminaciones, series o números similares al premio mayor.

Sin acumulado. Este año, el sorteo del Gordito de medio año coincidió con el mayor premio acumulado en la historia de la JPS, que ascendía a ¢1.700 millones, si se sacaba la bolita del "acumulado". También estaban en juego ¢975 millones del segundo acumulado.

Sin embargo, ninguno de los dos acumulados salió de la tómbola durante el sorteo de este domingo.

Debido a lo anterior, el primer acumulado crece a ¢1.750 GANADORES

## Premio mayor: Serie 357, número 69

Vendido en la plataforma digital JPS.

# Segundo premio:

Serie 626, número 74

Vendido en Cartago, Heredia y Desamparados (San José).

## Tercer premio: Serie 061, número 75

Vendido en San Vito de Coto Brus, Corredores y plataforma digital de la JPS.

millones para el próximo sorteo oficial de la JPS, mientras que el segundo acumulado asciende a ¢925 millones.

Debido a la combinación del Gordito y el acumulado, desde la mañana del sábado no había lotería disponible ni mediante el sistema en línea ni por los canales oficiales de la JPS. El costo por fracción era de ¢2.000 y ¢20.000 por entero.

La JPS anunció el sábado que se había colocado el 100% de la lotería para el sorteo de este domingo, con una devolución del 0,3% y una venta efectiva del 99,7%.

El tercer premio en importancia del sorteo salió de las tómbolas de la JPS a las 7:41 p.m. Un minuto después, le correspondió el turno al segundo premio. En tanto, el Gordito se hizo esperar hasta poco antes de las 8 p. m. ■

SITUACIÓN AGRAVA EMBOTELLAMIENTOS

# Semirrotonda provisional en Calle Blancos se llena de huecos y barreales

# Patricia Recio

arecio@nacion.com

La semirrotonda provisional en la intersección de Calle Blancos, habilitada mientras concluye la construcción de la quinta etapa de la Circunvalación Norte, se convirtió en un dolor de cabeza para los conductores.

El paso se llenó de huecos y barro, lo que afecta a los vehículos provenientes de los Tribunales de Goicoechea, así como a los que pasan frente a la fábrica Femsa hacia la rotonda de Guadalupe.

Dicha semirrotonda se habilitó para agilizar el tráfico luego de la eliminación de los semáforos en la intersección, como parte del manejo del tránsito durante las obras.

Sin embargo, las recientes lluvias lavaron el material colocado en los carriles, lo que agrava los embotellamientos, ya que los vehículos deben circular a baja velocidad para sortear los baches.

El paso provisional era necesario para despejar de autos el área destinada a la colocación de pilotes del paso a desnivel que se levanta en esta intersección.

Mayor atención. Efraím Zeledón Leiva, director interino del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), indicó que solicitaron al contratista realizar las mejoras en la transitabilidad por ese sitio.

Agregó que la constructora les comunicó que a diario se pasa una niveladora, pero que como el alto tránsito y las fuertes lluvias afectan esa labor, el Conavi les solicitó atender esta problemática con mayor celeridad.

Zeledón recordó a los usuarios que esta es una zona de construcción, por lo cual se solicita precaución. Sostuvo que estos inconvenientes serán superados pronto, pues



Los vehículos que circulan por este sector en Calle Blancos deben pasar a baja velocidad para sortear los baches, lo que genera mayores presas de las que ya provocan los trabajos en la zona. RAFAEL PACHECO

se mantiene la fecha prevista para terminar.

Según el último informe del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la construcción de la V etapa registra un avance superior al 80% y se prevé su apertura para el mes de setiembre.

Esta unidad funcional unirá el intercambio de la ruta 32 con la intersección de Calle Blancos, cerrando así completamente el anillo de Circunvalación.

El trayecto de 1,5 kilómetros

incluye un viaducto (carretera elevada) y un túnel, además de vías marginales debajo del viaducto y carreteras al nivel del paso deprimido.

El intercambio de Calle Blancos tendrá dos niveles, con cuatro carriles para quienes viajen por Circunvalación. En el nivel superior, se construirá una rotonda que permitirá movimientos hacia los cuatro puntos cardinales. Por este sector, transitan diariamente unos 40.000 vehículos.

La quinta etapa de la Cir-

cunvalación recibió la orden de inicio en agosto de 2021, como parte de una adenda al contrato que contempló las cuatro unidades funcionales entre La Uruca y la ruta 32.

Originalmente, esta sección debía completarse en un plazo de 18 meses.

Las unidades funcionales de esta carretera fueron adjudicadas al consorcio H Solís-La Estrella por un monto de \$223 millones, financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ■

# EXPO CASA 20/24



# Ángela Ávalos R.

aavalos@nacion.com

Una queja frecuente entre enfermos y sus familias es la poca empatía del personal de salud a la hora de informar sobre un diagnóstico, la realización de un procedimiento médico y, más complejo aún, cuando "detrás de cada noticia, hay una mala noticia". Aquí no importa si se trata de un servicio público o privado.

¿Se pueden dar bien las malas noticias? No solo se puede, sino que es un deber. Quienes atienden enfermos tienen que aprender a comunicar bien situaciones complejas: desde la inminencia de la muerte hasta el diagnóstico de una enfermedad que no va a matar inmediatamente, pero cambiará la vida de forma radical al paciente y a sus familiares.

Daniela Zamora Portuguez es la jefa del área de Bioética del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss). Con ella, La Nación conversó sobre la relevancia de lograr una atención humanizada en salud, particularmente en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

En febrero, el Cendeisss lanzó el "Manual sobre la comunicación de noticias difíciles en la atención clínica: Consideraciones Bioéticas". También publicó el "Instructivo Bioético para el manejo de imágenes clínicas y sus datos asociados en la CCSS".

El siguiente es un resumen de la entrevista.

## -¿Existe un proceso paso a paso para comunicar bien las malas noticias?

 Cuatro son los principios éticos básicos para brindar estas noticias difíciles. Tienen que ver con el respeto a las decisiones de los pacientes; buscar el mejor beneficio para el paciente; ¿será este el mejor momento y contexto para darle esta información, o necesito esperar otro momento?; la no maleficencia (no hacer daño) y la dignidad de las personas. Los profesionales de la salud necesitamos reconocer ese punto de partida y que, a pesar de nuestra experiencia, no es una tarea fácil comunicar estas situaciones. Lo otro que contempla el manual tiene que ver con quiénes son los responsables de dar esa información. El documento plantea que debería ser el profesional tratante. Esta persona debe tener claridad sobre cuál es la información que el paciente maneja y esto es un reto.

"Otro elemento es cuánta información quiere conocer el paciente. Tienen derecho a decir 'no quiero conocer esa información', o 'no quiero que me la den a mí, sino a mi familia'. Esto nos lleva a dos líneas diferentes: que el paciente decida no recibir la información y la conspiración del silencio, cuando la familia no quiere que le demos información al paciente".

## -¿Qué se entiende por una mala noticia en salud?

-El manual está dirigido a



Dar bien malas noticias en salud no solo compete a médicos o enfermeras. Cualquier funcionario que dé atención directa debe desarrollar habilidades de comunicación en situaciones difíciles. SHUTTERSTOCK

CENDEISSS LANZÓ MANUAL PARA COMUNICAR SITUACIONES DIFÍCILES

# CCSS establece principios éticos para dar las malas noticias en salud

> Guía es de aplicación obligatoria para varias especialidades

profesionales que den atención directa al usuario, y aplica a todas las situaciones. Las malas noticias dependen del contexto y la situación de quien tengamos enfrente. No se limita a condiciones de terminalidad o de un diagnóstico específico, sino a entender la individualidad del usuario cuando se enfrenta a una noticia difícil. Desde el primer nivel de atención (Ebáis), la mala noticia puede ser que sea diagnosticado con diabetes y su historia es que varios familiares fallecieron por esa enfermedad. Tal vez, sea un diagnóstico de cáncer que, dependiendo del contexto y los antecedentes, sea más difícil para uno u otro paciente.

## -¿Qué sucede cuando no hay condiciones de espacio físico que garanticen la privacidad al comunicar malas noticias?

-El manual plantea identifi-

car las mejores condiciones dentro de la situación en la que está, donde se minimicen los distractores. También, es importante considerar los aspectos sociales y culturales. La cosmovisión del paciente va a afectar cómo recibe la información; incluso, cómo se la tengo que transmitir. Entendiendo esas dimensiones, podemos facilitar la comunicación de esas noticias complejas.

## −¿Qué pasó para que la CCSS hiciera este manual?

 El origen está en la relación entre los profesionales de la salud y los usuarios. Siempre ha sido un reto comunicarnos, sobre todo cuando se comunica una noticia dificil, pues lo hace más complejo. Lo vimos como la necesidad de alinear los esfuerzos institucionales para incorporar la Bioética. El Plan Estratégico Institucional, del 2023 al 2033, plantea Derechos

Humanos y Bioética como un eje transversal en la prestación de los servicios de salud. La idea es llevarlo a la atención directa de los usuarios.

# -¿Se quejaron los pacientes?

 Tenemos una casuística sobre las situaciones que se presentan en las contralorías de servicio. Un número importante tiene que ver con la forma en la que comunicamos la información a las personas usuarias. Pero este manual no responde a una situación específica, es un sentir de la institución en el que hemos identificado la necesidad de mejorar la forma en que comunicamos ese tipo de noticias.

## −¿Es esta la primera vez que se hace algo así?

-Esta es la primera vez que se concreta un documento en estos términos. Los esfuerzos tal vez han sido un poco más ais-

lados desde Cuidados Paliativos, Oncología, Trabajo Social o Psicología. Este es un esfuerzo más integral, pues permite llegar a la mayoría de los profesionales. Este documento está avalado desde la Gerencia Médica, lo cual nos permite llegarle a más y que los profesionales lo tengan que aplicar.

## -¿Qué le podemos decir a los pacientes? ¿Qué pueden exigir a los servicios?

-Evitar la conspiración del silencio es fundamental. En la medida que la familia acompañe y respete a la persona usuaria, facilitará la atención que les demos. Esto es lo primero que los familiares pueden hacer: respetar que la primera persona a informar es el paciente. El otro elemento es saber que tiene derecho a ser informado de manera empática, respetuosa, en espacios de comunicación sin distractores.

## −¿Qué busca el instructivo sobre uso de imágenes?

 Aborda el manejo de imágenes clínicas y datos asociados. El reto es mantener el equilibrio entre un uso eficiente de las tecnologías y respetar los derechos de las personas. Manejar cualquier acción que tengamos sobre las imágenes. Cuando hablamos de las imágenes, hablamos de las representaciones visuales dentro del cuerpo humano (fotografías, videos, audios) que se den en el contexto de la atención e investigación biomédica relacionadas con el paciente y su corporalidad. Se incluyen archivos multimedia, resultados de laboratorios, medicaciones, fluidos corporales. El instructivo es un documento muy amplio sobre cómo se van a manejar estas imágenes, cómo se pueden compartir y gestionar.

## -¿Cuáles principios bioéticos enfatiza?

-Los principios bioéticos básicos de respetar las decisiones de los pacientes. Lo que establece son escenarios a los que me puedo enfrentar al manejar imágenes dentro de la institución. El primero es el escenario clínico, en donde estoy dando atención en salud a las personas. En ese contexto, yo informo al paciente que vamos a tomar fotos, que las guardaremos en el expediente, y que tendrán acceso a ellas quienes tengan acceso al expediente.

"Luego, tenemos la práctica docente, que en la Caja es importantísima. Resulta que tengo un paciente con condiciones particulares que me interesa compartirlo con foros académicos. El instructivo plantea pedir el consentimiento. Cuando se comparte con estos fines, se tienen que anonimizar las identidades.

"(Entre otros) también está el escenario de investigación biomédica: se utilizan imágenes que se tomaron en la práctica clínica para investigación o forman parte de un protocolo. Este escenario está más normado desde la 'Ley reguladora de la investigación biomédica', que plantea el requerimiento del consentimiento informado y la aprobación de un protocolo por parte de un comité ético-científico". ■



Maripaz Giralt Jiménez, de seis años, es la hija de Rebeca y ya participó en un campamento sobre el espacio. CORTESÍA DE REBECA JIMÉNEZ

REBECA JIMÉNEZ OBTUVO RECONOCIMIENTO DE FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE AERONÁUTICA

# Tica alcanzo a los 35 anos sueño de involucrarse en proyectos sobre el espacio

> Creó fundación para brindar campamentos a niños y jóvenes interesados en esa temática

# Irene Rodríguez

irodriguez@nacion.com

Cuando tenía seis años, Rebeca Jiménez Moya visitó por primera vez el Museo de los Niños. Ahí vio cómo un robot de Franklin Chang le hablaba sobre la exploración espacial. Eso la marcó, fue el inicio del sueño de trabajar en una actividad relacionada con el espacio.

"En ese momento tal vez no había tantas oportunidades como hoy, era el inicio de los 90, ni siquiera tenía acceso a Internet. Uno veía la NASA, pero lo veía muy lejano", recordó.

La vida llevó a Rebeca por otros rumbos. Su dominio del inglés hizo que desde muy joven fuera contratada por empresas transnacionales. Comenzó varias carreras universitarias, como Traducción y Enseñanza del Inglés o Preescolar Bilingüe, sin terminarlas.

Hace poco más de dos años, cuando cumplió 33, ya madre de una hija y divorciada, volvió a pensar en el sueño de acercarse al espacio; no quería llegar a los 40 años y no haberlo intentado, aunque sentía que ya estaba mayor para hacerlo.

"Pensé que no tenía otra



La costarricense Rebeca Jiménez fue declarada como joven líder emergente del espacio. CORTESÍA

opción y que la vida que tenía era la que ya me había tocado y se me habían pasado los años. Después del divorcio conocí a un chico al que yo le hablaba y le hablaba del espacio y él me impulsaba. Lastimosamente falleció, pero durante ese proceso pensé que tenía que acercarme más a ese sueño", comentó.

Recientemente, poco antes de cumplir sus 36 años, Rebeca recibió el galardón de Líder Joven Emergente del Espacio 2024 por parte de la Federación Internacional de Astronáutica (IAF, por sus siglas en inglés).

Esto la faculta para ir al Congreso Astronáutico Internacional, en octubre próximo, en Milán, Italia.

"Si vos tenés pasión por algo, andá detrás de eso. Cuando yo fui al congreso por primera vez pensaba 'voy a estar gente con maestrías y doctorados y yo solo tengo una certificación', pero uno también tiene que ver el trabajo que uno ha hecho y ver la forma de aprovechar toda oportunidad de aprendizaje", manifestó.

Trivias abrieron puertas. Durante la convalecencia de este joven, quien murió de cáncer, Rebeca comenzó a compartir trivias sobre diferentes temas del espacio en su perfil de Instagram. Al tiempo, se enteró de que existía el NASA hackathon, una competencia a nivel internacional que también se da en Costa Rica durante un fin de semana. Ahí empezó a entender las opciones y a participar de charlas.

"Eso me llevó a entender que la Universidad es importante, pero que si en realidad tenemos la pasión y la actitud correcta podemos llegar a hacer cosas increíbles. Y tenemos acceso a muchos cursos y opciones de aprendizaje", recalcó.

Uno de los organizadores del hackathon llegó a su perfil de Instagram y vio las trivias, y le comentó de una asociación llamada Space Generation Advisory Council. Esta organización se dedica a educar y divulgar temas espaciales.

Para ese entonces ya era 2022, y ella participó de un concurso para ser delegada en un congreso de dicha asociación. No conocía mucho, pero dijo "no tengo nada que perder".

Jiménez fue uno de los ocho costarricenses seleccionados. Y ahí fue como comenzó con los contactos para acercarse

más al sueño de niña. Incluso estuvo con personas que trabajan directamente en la NASA.

Con un muchacho argentino que conoció, comenzó a trabajar en un artículo científico para presentar en un congreso internacional. Juntos plantearon ideas y así fue como a Jiménez se le ocurrió crear un campamento para que los niños aprendan de temas espaciales con la idea de ofrecer a las nuevas generaciones oportunidades que ella no tuvo. La idea era tener una guía para quien quisiera generar este tipo de campamentos.

Les aceptaron la publicación y la fueron a presentar internacionalmente. La realimentación recibida indicaba que formaran una fundación para lograr estos campamen-

Se hizo un primer campamento para niños de 5 a 12 años. Eso incluía exploración espacial, experimentos, cohetería y astronomía. Su hija, que hoy tiene seis años, participó de ese primer campamento y quiso ir vestida de astronauta.

De ahí surgió la fundación Orion Outreach, que comenzó en enero pasado. Esta organización pretende que niños y jóvenes de 5 a 17 años tengan campamentos y cursos; la idea es que se haga en todo el país y sin importar sus posibilidades económicas.

"Si yo no hubiera comenzado con trivias desde mi perfil de Instagram, esto no hubiera llegado, pero uno tiene que actuar, dar ese primer paso", dijo.

Todo este trabajo lo hace en los ratos libres pues desde hace años tiene un empleo a tiempo completo en una empresa transnacional.

"En mis 20s yo decía, 'ay no, no voy a hacer esto porque me toma demasiados años. Y veme hoy aquí. No fue tarde comenzar a los 33. No podré ser astronauta, pero sí hacer mucho para acercar a la gente al espacio. Nunca es tarde para tener una nueva idea, una nueva meta, resumió.

Espacio para todos. Una de sus misiones es que las personas entiendan que el espacio no se limita a quienes estudiaron una determinada carrera, porque la exploración espacial necesita de personas en todas las disciplinas.

"Los psicólogos son muy requeridos cuando se necesitan análisis o cuando el astronauta regresa.

"Se necesitan personas de recursos humanos, incluso agricultores. No son solo los astronautas, cualquier perso-

si lo quiere", destacó. Jiménez dio como ejemplo los astronautas análogos. Ellos no viajan al espacio, pero están en condiciones muy similares a las que se dan fuera de la atmósfera terrestre.

na puede ser parte del espacio

También dio el ejemplo de los pequeños satélites que ya se lanzan con el talento costarricense.

"En Costa Rica pueden darse múltiples oportunidades, no todo en el espacio son astronautas y viajes fuera del planeta", expuso. ■

CRITERIOS DE OMS Y ESPECIALISTAS EXPLICAN ALCANCE DE DECLARATORIA

# ¿Qué significa que el talco sea 'probablemente cancerígeno'?

> ¿Se debe dejar de usar este producto? Voces expertas responden

# Irene Rodríguez

irodriguez@nacion.com

Tal vez usted haya leído o escuchado que el talco es "probablemente cancerígeno" y que muestra vinculación con el cáncer de ovario. Pues sí, así lo catalogó la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés).

En un informe publicado el pasado viernes en la revista *The Lancet Oncology*, esta dependencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó los resultados de una amplia investigación sobre este tema.

El talco es un mineral que se utiliza, entre otras aplicaciones, como lubricante en fertilizantes y alimentos para animales, para la producción de cerámicas. Además, se emplea en la elaboración del papel, para mejorar las propiedades de las superficies y en la composición de algunos medicamentos.

Pero tal vez la forma más conocida para nosotros es el talco en polvo, que se usa para la higiene de bebés, para prevenir dermatitis por contacto del pañal, pero también en adultos para absorber sudor y olores.

¿Implica esta declaratoria que debemos dejar de utilizar el talco? *La Nación* lo explica a partir de los documentos de la IARC y las recomendaciones de especialistas.

¿Cómo se decide? Las clasificaciones de la IARC no le dicen a una persona su riesgo de desarrollar cáncer si se expone a determinado agente.

Dichas clasificaciones describen la solidez de la evidencia científica que existe sobre si un agente puede ser una causa de cáncer, más que de evaluar el nivel de riesgo.

Para poner un ejemplo, el fumado y la radiación ultravioleta también están definidos como cancerígenos para los humanos, pero esto no implica que ambos presenten el mismo nivel de riesgo, sino que la evidencia científica que respalda que sean cancerígenos es igual de fuerte.

Esto es así porque el cáncer es una enfermedad multifactorial y depende de cada persona, de su genética y sus hábitos de vida. Nada es directamente causa y efecto.

Para el caso del talco, 29 especialistas en cáncer de 13 países evaluaron estudios en donde se vinculaba el uso del talco con cáncer en humanos (especialmente de tumores de ovario) y de estudios en



El talco fue determinado probablemente cancerígeno por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, una dependencia de la OMS. SHUTTERSTOCK

animales y animales de laboratorio.

Con base en los estudios, la IARC clasifica cada agente en tres categorías, una de ellas tiene dos subcategorías:

# 1- Cancerígeno para humanos:

También conocida como Grupo 1. Se establece cuando hay suficiente evidencia convincente de que el agente causa cáncer al ser humano.

La evaluación se basa en resultados de estudios epidemiológicos que muestran vinculación entre su exposición y el cáncer en seres humanos, o que haya suficiente evidencia en animales que esté soportada en estudios en humanos.

El fumado de tabaco, la radiación ultravioleta, la radiación ionizante, las carnes procesadas y las bebidas alcohólicas están en este grupo.

## 2- Probablemente o posiblemente cancerígeno:

Llamada Grupo 2. Contiene dos subgrupos: 2A y 2B:

2A- Probablemente cancerígeno. Aquí se ubicó al talco. Se puede llegar aquí por diversas conclusiones: si hay evidencia limitada de aumento de riesgo de cáncer en animales, o suficiente evidencia en animales de laboratorio, o evidencia en estudios que sugieran características de que podría ser cancerígeno en humanos.

El talco comparte categoría con las emisiones de gas propagadas cuando se fríe grasa o aceite a altas temperaturas, el pesticida DDT, el consumo de carnes rojas y procesadas, y los turnos de trabajo de noche.

2B- Posiblemente cancerígeno. Agrupa a los agentes en los que la evidencia de cáncer en humanos es limitada, pero hay suficiente evidencia en animales o en otros estudios que indican que una cosa puede vincularse con otra.

En este grupo están el edulcorante aspartame, el humo generado por la combustión de la gasolina, el plomo y los riesgos ocupacionales de ser barbero o estilista (por los químicos que utilizan).

# 3- No es posible calificarlo como cancerígeno:

También llamado grupo 3. En esta clasificación, la evidencia en humanos es inadecuada y en los modelos animales es limitada o inadecuada. Aquí están el consumo del café, el paracetamol, el aceite crudo y el mercurio.

El caso del talco. El grupo de trabajo decidió clasificar el talco como probablemente cancerígeno para los humanos con base en una combinación de evidencia limitada de cáncer de ovario en las mujeres, ya que anteriormente estudios habían sugerido este vínculo.

Incluso, la empresa Johnson & Johnson (J&J) fue demandada por mujeres que alegaban haber desarrollado cáncer de ovario luego de que utilizaran este cosmético en sus zonas íntimas. En 2018, la compañía fue condenada a pagar \$4.700 millones a 22 mujeres. En 2022, J&J anunció la retirada del mercado mundial de su polvo de talco para bebés.

Estudios científicos confirmaron una correlación entre el talco y los tumores ováricos. De acuerdo con los análisis, el talco inducía una inflamación crónica en varios tejidos después de la administración y exposición durante dos años.

"Hubo numerosos estudios en humanos que mostraron consistentemente un incremento en la incidencia de cáncer de ovario en mujeres que reportaron uso de talco en la región perineal. No obstante, el grupo de trabajo concluyó que no se pudo establecer totalmente una relación causal.

"También hay mayores índices de cáncer de ovario en mujeres que trabajan en la industria del papel, que conlleva exposición a talco. Sin embargo, no se logró determinar la causa, porque también pudieron exponerse a asbesto", destacó el reporte.

Si la evidencia hubiera sido concluyente, el talco estaría en el grupo 1 y no en el 2A.

Los científicos también revisaron estudios en ratas de laboratorio. Los tratamientos con talco causaron un aumento en la incidencia de tejido maligno en hembras (médula adrenal y pulmones) y una combinación de tumores malignos y benignos en machos.

¿Debo dejar de usar talco? Varios oncólogos internacionales hacen un llamado a la calma.

Una razón es que también hay algunos estudios que no encontraron un vínculo entre el cáncer y el uso del talco.

Sin embargo, aunque el vínculo sí se ha demostrado en otros estudios, cada persona es diferente y no todas se verán expuestas a un agente probablemente cancerígeno con la misma frecuencia ni en la misma intensidad.

"El riesgo de generar un cáncer va a depender de la dosis de exposición, tiempo y forma de contacto con el talco", dijo el oncólogo Alejandro Pérez Fidalgo, en declaraciones al diario *El País*, de España.

Para él, sí sería recomendable evitar el uso de polvos de talco en zonas genitales, en especial de mujeres. Pero recordó que el anuncio de la IARC no implica que el uso previo de talco vaya a ser responsable de la aparición de un tumor.

También podría tenerse mayor cautela con los bebés y consultar al pediatra sobre cuál es la mejor forma para mantener la higiene de los pequeños.

Los estudios no hallaron mayor riesgo de cáncer si se usa, por ejemplo, en los pies u otras zonas del cuerpo.

# SUCESOS&JUDICIALES

www.nacion.com Vanessa Loaiza, editora de Sucesos&Judiciales vloaiza@nacion.com

→ Magistrados conceden monto equivalente a 30% del salario base

# Corte Plena aprueba pago por prohibición a médicos forenses

> Directora de Gestión Humana del Poder Judicial estima que ajuste costará ¢262 millones en segundo semestre

# Yeryis Salas y Yiren Altamirano B.

yeryis.salas@nacion.com

Los médicos forenses del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibirán un pago adicional en sus sueldos por concepto de prohibición, luego de la decisión tomada por la Corte Plena, el lunes anterior.

Se trata de un 30% del salario base establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635), aprobada en el 2018.

Tras más de dos horas de exposiciones y discusión, 19 altos jueces votaron a favor de acoger un informe de Luis Porfirio Sánchez, magistrado de Sala Segunda, que recomendaba efectuar dicho pago, otorgado a los funcionarios que no trabajen en ningún otro puesto en el sector público o privado.

De inmediato, con 16 votos a favor, la Corte decidió aplicar el porcentaje de prohibición a todos los funcionarios que lo soliciten; siempre y cuando hayan ingresado al Poder Judicial antes de la puesta en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público.

A otros 10 galenos, que entraron en fecha posterior, solo se les aplicará el salario global.

Según uno de los médicos que se beneficiaría con este ajuste, quien prefirió reservarse la identidad, ese 30% equivale a unos ¢266.000 mensuales brutos adicionales al salario, que ronda los ¢2,3 millones mensuales.

La decisión tuvo como antecedente un fallo del Juzgado de Trabajo de San José del 2022, el cual dio la razón a 28 galenos (de los cuales 19 siguen en el OIJ) que habían reclamado el pago por prohibición del 65%, que era el porcentaje anterior a la Ley 9635 y el cual se mantendrá para estos profesionales.

El Juzgado condenó en aquel momento al Estado a pagar el concepto de prohibición con base en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que restringe a todos los funcionarios ejercer fuera de la institución, y a la Ley 6451 de 1980, que autorizó a la Corte a reconocer el pago por prohibición a profesionales judiciales que lo solicitaran.

La Procuraduría General de la República (PGR) elevó



La Unión Médica Nacional señaló que aún no les han indicado a partir de cuándo se hará efectivo el pago a especialistas. JEANNNINE CORDERO

la sentencia del 2022 a la Sala Segunda, órgano que ratificó el fallo de primera instancia en febrero pasado, por defectos en el recurso de casación.

La directora de Gestión Humana del Poder Judicial, Roxana Arrieta, expuso ante la Corte que se había estimado un costo de ¢262 millones a la entidad por realizar el pago de prohibición en el segundo semestre del año.

Arrieta afirmó que la entidad cuenta con fondos para cubrir la mayoría de ese monto, pero que requeriría un ajuste presupuestario que sería gestionado en setiembre por el Ministerio de Hacienda.

De igual forma, Gestión Humana confirmó a este diario que el pago se empezará a realizar en agosto.

Reclamos sindicales. Janice Sandí, vicepresidenta de la Unión Médica Nacional (UMN), sostuvo a La Nación que este es uno de los 17 puntos de las negociaciones salariales y laborales que el sindicato ha

mantenido con el Consejo Superior de la Corte, encargado de la administración y disciplina del Poder Judicial.

Sandí señaló que aún no les han indicado a partir de cuándo se hará efectivo el pago, sin embargo, esperaban tener más detalles en una reunión que estaba prevista para el viernes pasado.

"La Corte Plena lo único que hizo fue materializar un derecho que fue reconocido en un tribunal de la República. A igualdad de condiciones laborales, igualdad de condiciones salariales. Eso fue lo que aplicó la Corte el lunes, hasta ahí sabemos porque no conocemos todo el trasfondo de la determinación", declaró la sindicalista.

Otros de los puntos principales en las negociaciones son el manejo del tiempo extraordinario de los médicos forenses y su salario base.

Un galeno señaló a este medio, también en condición de anonimato, que los forenses ganan ¢130.000 de salario base menos que un médico especialista de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), del Instituto Nacional de Seguros (INS) y del Ministerio de Sa-

lud.
Este asunto, incluso, lo elevaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de perderlo en los tribunales nacionales.

Otro de los temas en discusión es el de la disponibilidad (fuera de su jornada ordinaria), rubro que paga un 35% del salario base a los médicos forenses, equivalente a ¢306.000 por mes, sin importar cuántas de estas acciones se realicen.

El médico manifestó que les preocupa la salud de varios funcionarios de las unidades regionales que realizan hasta 15 días de disponibilidad al mes, y aunque algunos han buscado dejar este rol, el Consejo Superior les indica que el servicio en la Morgue Judicial no se puede afectar.

"Lo hemos dicho repetidamente a las autoridades de acá, que eso es esclavitud, eso es inhumano. Les ha afectado la vida emocional, física, incluso a algunos el matrimonio", declaró.

José Manuel Fernández Chaves, el odontólogo forense más experimentado del país y cuyos trabajos periciales resultaron claves en juicios complejos como el asesinato de la anestesióloga María Luisa Cedeño, renunció en enero al Poder Judicial, debido a inconformidades con su situación laboral.

Mediante una carta enviada al Consejo Superior del Poder Judicial, Fernández denunció sueldos poco competitivos, que no reconocen los años de experiencia ni la especialización, y nulo acompañamiento para que los especialistas en medicina forense puedan renovar conocimientos en el exterior.

El experto agregó que al igual que él, otras 35 personas, entre médicos forenses y psiquiatras, optaron por irse del departamento de Medicina Legal.

MUELLE DE FLORENCIA, SAN CARLOS

# Hombre muere por un disparo en el cuello

## Edgar Chinchilla y Hugo Solano C.

Corresponsal y redactor de GN

Un hombre murió, la madrugada de este domingo, después de que se produjo una riña en las afueras de un bar en Muelle de Florencia, San Carlos. La víctima fue identificada como Luis Danilo Ramos Rayo, de 27 años. Los

hechos ocurrieron alrededor de la 1 a.m. en las afueras del negocio El Botecito.

Según las primeras versiones de las autoridades, Ramos estaba frente al bar, al que llegaron al menos cuatro sujetos en un vehículo. Por razones que se desconocen, él se vio envuelto en una discusión con los hombres y comenzaron a



sitio y esperó a que el OIJ levantara el cuerpo. EDGAR CHINCHILLA

golpearse.

De repente, uno de ellos sacó una pistola calibre 22 y le disparó en el cuello a Ramos, a muy corta distancia. Se sabe que la víctima era oriunda de Ciudad Quesada, vecino de Muelle y trabajaba en construcción. Era soltero y sin hijos, según el Registro Civil.

Los atacantes huyeron del lugar en un vehículo blanco, dejando al individuo malherido. Socorristas de la Cruz Roja se desplazaron al sitio para atender la emergencia, pero al llegar confirmaron que el paciente ya había fallecido. De momento, no hay personas detenidas por este crimen. El motivo de la riña que originó el homicidio está bajo investigación.

La provincia de Alajuela llevaba hasta ayer 51 asesinatos en lo que va de este 2024, una cifra muy similar a la de igual periodo del año pasado.

Uno de los casos más recientes de San Carlos ocurrió el 19 de junio en La Fortuna, donde un hombre de 19 años, identificado como Jafet Artavia González, fue asesinado de una puñalada que le propinó su compañera sentimental.

HECHO OCURRIÓ EN SAN JOSECITO DE ALAJUELITA

# Hijos de reconocido músico fallecen baleados en un bar

Motorizados también dispararon contra madre y amigo de víctimas

# Hugo Solano C.

hsolano@nacion.com

Dos hermanos identificados como Gersan Nicola Vargas Rodríguez y Pavel Jordany Vargas Rodríguez, de 22 y 25 años, murieron baleados en el bar La Cima, en San Josecito de Alajuelita, la noche del sábado.

Ambos eran hijos de Eduardo Vargas Quesada, un reconocido músico de este cantón e integrante de *Los Vargas Brothers*, un grupo de rock de gran trayectoria.

Según la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las víctimas estaban en el local compartiendo con otras personas cuando llegaron dos sujetos en moto. El acompañante se bajó, se dirigió a Jordany Vargas y abrió fuego. Su hermano intervino y también fue baleado. Cuando la ambulancia llegó, ambos

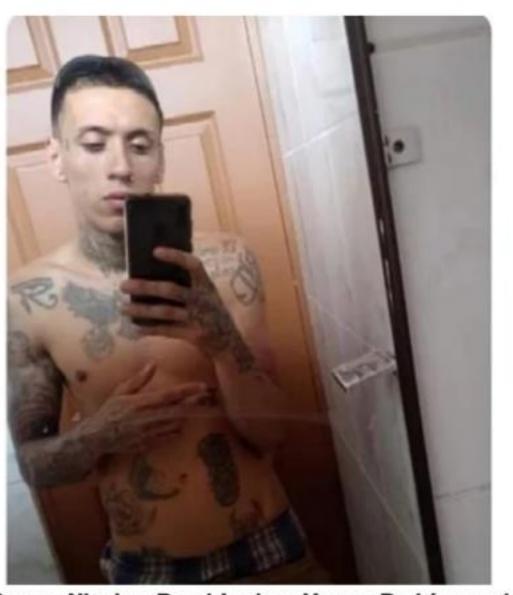

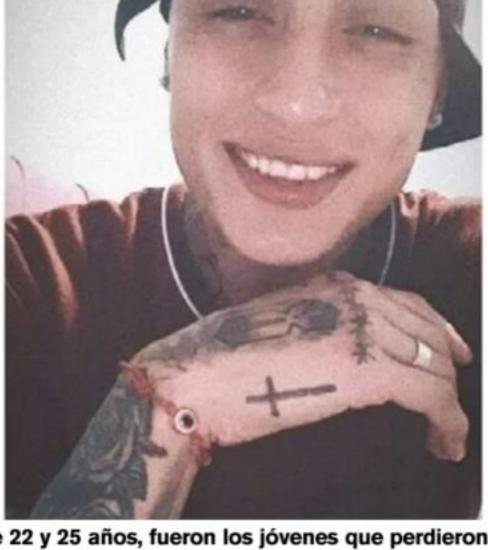

Gersan Nicola y Pavel Jordany Vargas Rodríguez, de 22 y 25 años, fueron los jóvenes que perdieron la vida antenoche, mientras compartían con su madre y un amigo. TOMADA DE REDES SOCIALES

habían perecido; uno presentaba una herida en el cuello y el otro, en el abdomen.

Junto a ellos, había otras dos personas que resultaron heridas. Una de ellas es Ana Luisa Rodríguez Mora, de 49 años, madre de los dos fallecidos, quien resultó con un impacto en la mano izquierda, y un varón de apellidos Piedra Mesén, de 21 años, quien sufrió una herida en el abdomen. Ambas personas fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios.

Los hechos ocurrieron a las 11:19 p. m. y, de momento, se desconoce el motivo del asesiLa Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ levantó los cuerpos la madrugada de este domingo y recolectó indicios balísticos en el local, los cuales fueron enviados a laboratorios forenses. Ahora las pesquisas buscan obtener videos de locales o casas cercanas que permitan identificar a los responsables del doble homicidio.

Celebración anticipada. Sherry Vargas Rodríguez, hermana de las víctimas, dijo que su madre y los hermanos menores andaban en el bar porque Jordany cumpliría 26 años el 19 de julio y, junto con un amigo, le celebraron por anticipado.

Afirmó que a Gersan le gustaba ir a ese local porque había una mesa de billar y le encantaba ese juego. Dice que ambos trabajaban en un supermercado y que Jordany había salido hace poco de prisión.

Añadió que ella tenía una relación cercana con ambos. Gersan llevaba dos meses viviendo con la mamá en San Juan de Dios de Desamparados. Él quería comprarse una moto a fin de año para enseñarle a manejar a su hermano Jordany. Este último vivía en Poás de Aserrí, donde residía con su compañera y su hija de seis años.

Sobre su madre, Sherry dijo que el disparo le comprometió la muñeca izquierda y está a la espera de una valoración para tratar de salvarle la mano; de lo contrario, tendrían que amputarla. En cuanto a Piedra, afirmó que permanece estable.

Para Eduardo Vargas, de 65 años, padre de los fallecidos, ha sido un golpe muy fuerte y, según Sherry, como es un hombre muy creyente, les ha dicho que deja todo en manos de Dios. ■

PROPIETARIO ALEGA DEFENSA PROPIA

# Hombre mata a sujetos que ingresaron a su vivienda luego de discusión

Hugo Solano C.

hsolano@nacion.com

El dueño de una casa mató a dos hombres que ingresaron a su propiedad la madrugada de este domingo, en la comunidad de Jaris de Mora.

Según el propietario, los individuos entraron después de quebrar una ventana, con la intención de agredirlo, pues poco antes habían tenido una discusión.

Los fallecidos fueron identificados preliminarmente como Francisco Vásquez Azofeifa, de 33 años, y Bryan Salazar Mena, de 37. En tanto, el dueño de la vivienda es de apellidos Fernández Aguilar, de 34. Este último quedó aprehendido por la Fuerza Pública, la cual encontró un revólver calibre 22 con el que aparentemente perpetró los disparos.

Tanto Salazar Mena como Vásquez estaban casados. El primero era progenitor de dos menores de edad y el segundo de uno, según el Registro Civil.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 3:12 a.m. Cuando la ambulancia llegó al sitio, declaró fallecidos a los dos baleados.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó de que, antes, hubo una riña entre el dueño de la casa y los sujetos ahora fallecidos y el dueño de la casa. Vásquez y Salazar se retiraron, pero minutos después volvieron e ingresaron a la casa de Fernández, quien accionó en varias ocasiones el arma de fuego que tenía y les causó heridas letales.

El hombre que disparó quedó a la orden de la Fiscalía para determinar su situación jurídica, mientras que los agentes judiciales levantaron casquillos y demás pruebas que ayudarán a aclarar lo ocurrido. También, procedieron con el traslado de ambos cuerpos a la Medicatura Forense.

Mora es uno de los cantones más tranquilos del país, por lo que los vecinos se mostraron consternados por lo ocurrido.



Agentes del OIJ y de la Policía Municipal de Puriscal acudieron ayer a la escena del doble homicidio. POLICÍA MUNICIPAL DE PURISCAL

En lo que va de este año, este es el primer caso de asesinatos que se atiende en el lugar, donde en el 2023 solo se registraron dos muertes, pero al parecer fueron personas que mataron en otro lugar y llegaron a dejar los cuerpos ahí.

En el 2022 y el 2021, Mora cerró con cero homicidios.

Horas antes de este doble homicidio, otros dos hombres murieron baleados en Alajuelita (ver nota arriba). ■

## Sofía Sánchez Ramírez

sofia.sanchez@nacion.com

a noche del 6 de diciembre del 2023, un
tiroteo se desató dentro de la Universidad
de Nevada, Estados
Unidos. En ese momento, en
las oficinas del medio de comunicación Noticias Univision,
los trabajadores se preparaban para una cena de Navidad,
pero la alerta los obligó a interrumpir sus planes.

En primera fila se encontraba la periodista costarricense Rita Sibaja, quien se dirigió hacia el centro universitario para transmitir en vivo el suceso; una cobertura que después le valió su tercer premio Emmy.

Durante 16 horas continuas, Sibaja y sus compañeros de trabajo Alexander Zapata y Víctor Sánchez informaron sobre la angustia que vivían los padres y estudiantes de la universidad, en su mayoría latinoamericanos, mientras observaban cómo el lugar se llenaba de tanques y helicópteros policiales para detener al tirador, quien eventualmente asesinó a tres personas.

"Fue un día muy largo. Uno ve este tipo de tragedias, pero cuando uno está ahí, es completamente diferente. Se siente surreal, como si fuera una película donde uno es un extra. Ver cómo los jóvenes se organizaron fue increíble. Poder traer esas historias al español fue muy gratificante", contó la reportera en una entrevista con *La Nación*.

Meses después del acontecimiento, el equipo de los tres periodistas, junto con el productor y el director del noticiario, fueron nominados en dos categorías en los premios que celebran lo mejor de la televisión estadounidense. El grupo voló ilusionado hacia California, donde se llevó a cabo la premiación de los Emmy, el pasado 15 de junio.

Aunque no lo esperaban, porque competían con cadenas televisivas del Pacífico de Estados Unidos que cuentan con mercados más grandes y mayores recursos, su reportaje fue anunciado como el ganador de la estatuilla en la categoría de Noticias de Última Hora (*Breaking News*, en inglés). Al escuchar sus nombres, Sibaja recordó que su mesa, que de paso era la que tenía menos personas, se llenó de gritos y aplausos.

La costarricense fue seleccionada para dar unas palabras al recibir el premio, pues es una de las pocas que habla inglés en el equipo. Al subir al escenario, ante decenas de personas, lo primero que hizo fue agradecer a sus jefes por el apoyo y, por supuesto, también mencionó a su perrita Canela, que siempre está a su lado.

Según contó Sibaja, en el 2023 su estación de Univision solo cubría Denver, pero en enero se expandió con cuatro noticieros más en Las Vegas. Con este cambio, también fue ascendida a presentadora de fin de semana y mantiene su posición como reportera, lo cual le permite investigar temas de actualidad con mayor detalle y mantener un vínculo cercano con la comunidad latinoamericana.



Los ganadores que compartieron la estatuilla del Emmy junto a Rita Sibaja. CORTESÍA RITA SIBAJA

Como reportera y presentadora, Rita Sibaja trabaja en Noticias Univision. RITA SIBAJA

# Rita Sibaja, la tica de los tres Emmy



Los primeros dos premios Emmy, que la costarricense ganó en el 2023, fueron otorgados por sus reportajes La peor pesadilla de una madre y No voy a ser una cifra más, en las categorías de Problemas de la Sociedad e Interés Humano. El primero de ellos cuenta la historia de una mujer sobreviviente de violencia doméstica, mientras que el segundo relata la experiencia de una madre mexicana que encontró a su hijo fallecido por una sobredosis de la droga fentanilo.

Sello tico. Rita Sibaja, quien actualmente tiene 35 años de edad, vivió en Sabanilla de Montes de Oca hasta que cursó el sétimo año del colegio. Posteriormente, la periodista se trasladó con su familia hacia Florida, Estados Unidos, y debió adaptarse a un entorno completamente nuevo, tanto a nivel físico como cultural.

Desde que partió, llevaba dentro de sí misma la pasión por el periodismo, ya que desde pequeña sabía que algún día quería contar historias. Sin embargo, alcanzar la posición en que se desenvuelve actualmente no fue fácil, debido a que en Estados Unidos le recalcan su nacionalidad de foránea, mientras que en Costa Rica la consideran extranjera por su acento.

Aunque no se sentía completamente parte de ninguno de los dos países, pronto descubrió que su identidad le brindaba una perspectiva única sobre las comunidades latinas en Estados Unidos, lo cual también le permitía contar sus historias con empatía y veracidad. Después de estudiar periodismo en la universidad, Sibaja comenzó su carrera en la comunicación desde una cabina de radio, al participar en las frecuencias 95.5 FM Máxima y 97.7 FM Latino.

Tiempo después se colocó frente a una cámara y se convirtió en una de las protagonistas del canal Estrella TV SWFL. Más tarde se mudó a Nevada y firmó con Univision, donde ya ha sido parte de las divisiones de Tampa, Colorado, Nevada y Las Vegas.

Su vínculo con Costa Rica es un aspecto fundamental de su identidad y se lo toma "muy en serio", ya que considera que está representando al país en su ámbito profesional. Al no haber muchos costarricenses en el extranjero, especialmente en su área, se siente orgullosa de que su trabajo sea destacado.

Como periodista, Sibaja cree que su labor consiste en utilizar su plataforma para amplificar otras realidades y, sin importar el medio en el que trabaje, siempre procura mantener su integridad intacta.

"Este negocio es una mezcla de talento y de estar en el lugar y momento indicado. (...). Cada vez que estoy haciendo algo, yo pienso que represento a Costa Rica. Al haber tan poquitos (periodistas ticos en EE.UU.) uno se convierte en un embajador del país y es un cargo muy chiva, de poder representar no solo a los latinos sino a los costarricenses. Que se resalte de esta manera es demasiado satisfactorio", finalizó la comunicadora.

# **PASATIEMPOS**

## Mafalda por Quino









# **Justo y Franco**



# Sopa de letras

## Encuentre 7 monstruos de leyenda

| 0 | R | U | Α | Τ | 0 | N | Ι | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Z | Z | J | C | Α | 0 | C | Q |
| G | χ | Ι | Τ | S | V | G | Ι | U |
| В | J | В | U | Q | Α | Α | C | Ι |
| ٧ | 0 | D | C | Τ | Ι | R | L | М |
| G | Ε | N | В | R | P | D | 0 | Ε |
| М | W | V | 0 | G | R | 0 | P | R |
| W | R | Z | C | 0 | Α | Z | Ε | Α |
| Q | D | K | Ε | F | Н | S | R | Н |

# Crucigrama

| Escribanos | cruciln@gmail.com |
|------------|-------------------|
|------------|-------------------|

|    | 1        | 2      | 3  | 4        | 5        |          | 6        | 7        | 8        | 9        | Π        |          |
|----|----------|--------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10 |          | 11     | Т  | $\vdash$ | $\vdash$ | 12       | ┖        | $\vdash$ | $\vdash$ | $\top$   |          | 13       |
| 14 | 15       |        | 16 | $\vdash$ | $\vdash$ | $\vdash$ | $\vdash$ | $\vdash$ | $\vdash$ |          | 17       | Т        |
| 18 | T        | 19     |    | 20       | $\vdash$ | $\vdash$ | $\vdash$ | $\vdash$ |          | 21       | Т        | $\vdash$ |
| 22 | T        | T      | Г  |          | T        |          | 23       | T        |          |          | T        | T        |
|    |          |        |    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 24 | 25       |        | Г  | 26       | 27       |          | 28       | 29       | Г        | Г        | 30       |          |
| 31 | Т        | $\top$ |    | 32       | $\top$   | 33       | ┖        | $\vdash$ |          | 34       | Т        | Т        |
| 35 | T        |        | 36 | ┖        | $\top$   | $\top$   | $\vdash$ | $\top$   | 37       |          | 38       | T        |
|    |          | 39     | ┱  | $\top$   |          |          |          | 40       | T        |          |          |          |
|    | 41       |        | 42 | T        |          | ┪        |          |          | $\top$   |          | 43       |          |
| 44 |          | 45     |    | $\vdash$ |          |          |          | 46       | $\top$   | 47       | Т        | 48       |
| 49 | $\vdash$ | T      | Т  | T        |          | Г        |          | 50       | $\vdash$ | $\vdash$ | $\vdash$ | $\vdash$ |

# Horizontal

# 01.Evite.06.Unidad de tiempo geológico Se dice del molusco de concha de una sola pieza (pl.). 14. Dativo del pronombre de tercera persona.16.Meter estopa en las costuras del buque. 17. Consonante doble del alfabeto español. 18. Cantón de Suiza.20.Badal.21.Título que reciben ciertos eclesiásticos.22. Abundancia de hierbas malas de los sembrados.23. Sojuzgue.24. Disminuir o rebajar a proporción o prorrata.28.Que se evade.31. Río que sirve de límite entre Paraguay y Brasil.32.Jurisconsulto musulmán con autoridad pública, cuyas decisiones son consideradas como leyes.34.Cualquier alga verde unicelular.35.Voz para arrullar.36.Ceñir algo con los brazos.38. Preposición inseparable "en virtud de".39. Ganso doméstico.40.Otorgas, donas.42. Que obran o tienen la virtud de obrar.44. Plancha clisada, y especialmente la que representa algún grabado.46.Quitaré algo raspando.49.Rey legendario de Creta.50. Proveer de armas.

# Vertical

02.Símbolo del lutecio.03.Que no está dividida equivalente a mil millones de años (pl.).11. en sí misma.04.Decidor agudamente mordaz.05. Llama a sí un tribunal superior la causa que se estaba litigando ante otro inferior.06.Pronombre personal de Otercera persona del plural (fem.).07. Curva cerrada, de forma parecida a la de la elipse, con dos ejes de simetría perpendiculares, compuesto de varios arcos de circunferencias tangentes entre sí.08. Elemento compositivo, norte. 09. Símbolo del einstenio. 10. Llenará de luz y claridad.12. Yerno de Mahoma.13. Pesca de atunes.15.Período largo de tiempo.17.Sobrino de Abraham. 19. Esclavo de los lacedemonios. 21. Compacto, apretado, espeso.25.Volcán de Filipinas, en Mindanao.26. Figurativamente, rodeos de palabras o circunloquios.27.Calle en poblado.28. Abreviatura usual de "etcétera".29.Pieza de madera de los telares antiguos30.En arquitectura, ornamento en forma de huevo.33. Moderar o parar con el freno el movimiento.36.Casualidad, suceso imprevisto.37.Igualar con el rasero.41. Sumo sacerdote y décimo juez de Israel.43.Piedra consagrada del altar.44. Símbolo del curio.45. Prefijo latino negativo.47.Símbolo de la emanación del radio.48.Símbolo del erbio.

# Sudoku

| oku Grado | de dificultad: |
|-----------|----------------|
|-----------|----------------|

| 7 |   |   | 1 | 9 |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 6 |   | 5 |   | 4 |
|   | 1 | 2 |   | 4 |   | 7 |   |   |
|   |   |   |   |   | 7 | 3 |   |   |
| 3 | 7 |   |   | 2 |   |   | 6 | 9 |
|   |   | 6 | 8 |   |   |   |   |   |
|   |   | 8 |   | 5 |   | 6 | 7 |   |
| 4 |   | 3 |   | 7 |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 8 | 3 |   |   | 5 |

Complete el recuadro de tal manera que cada fila, columna y cuadro de 3x3 tengan los números del 1 al 9

# Curiosidades El cerebro más grande del planeta



Según National Geographic, el ser vivo con el cerebro más grande del planeta es el cachalote, pues el ógano de los machos de esta especie puede llegar a medir 24 metros de longitud y alcanzar las 50 toneladas de peso.

Las soluciones del día de hoy en la página 17



Cristhoper Araya, creador de Araya Vlogs, comparte las distintas realidades que se viven en Costa Rica y el mundo a través de sus redes sociales. JOHN DURAN

Reconocimiento del MEIC se otorga por dos años

# Araya Vlogs fue nombrado embajador de las PYMES ticas

los emprendedores pueden hacer la diferencia en sus negocios y posicionarse con mínimos detalles

# Sofía Sánchez Ramírez

sofia.sanchez@nacion.com

Por destacar el trabajo de las micro, pequeñas y medianas empresas en Costa Rica, Araya Vlogs fue nombrado embajador de las PYMES durante dos años. Este reconocimiento, otorgado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), busca que el creador de contenido continúe apoyando a los emprendedores del país.

En una conversación con La Nación, Cristhoper Araya afirmó que su apoyo a los emprendedores del país no proviene desde la perspectiva de un empresario, sino de un creador de contenido que ha grabado distintos lugares del mundo. Según su experiencia, los cambios más pequeños son los que pueden marcar la diferencia en un negocio; por ejemplo, la forma como se sirve un plato de comida y la atención.

Para el joven oriundo de San Carlos, quien ya ha recorrido más de 25 países, el mayor diferenciador es crear un espacio único con decoraciones y adornos que se ajusten al comercio. Desde que comenzó a hacer videos en 2019, ha notado que estos pequeños detalles son los que capturan la atención de sus seguidores, quienes posteriormente visitan los hoteles, restaurantes o lugares que proyecta en sus producciones audiovisuales.

La noticia de ser reconocido como embajador de las PY-MES lo tomó por sorpresa. El acercamiento con el inisterio ocurrió a través de un correo electrónico, en el que lo invitaron a una ceremonia para recibir el título, el pasado 28 de junio. Inicialmente, Araya creyó que el título de embajador se otorgaba a personas que ejercían como emprendedores, una categoría en la que no se considera parte, lo que le generó extrañeza.



Aunque yo no me dedico directamente al apoyo de las PYMES, directa o indirectamente muchas personas se benefician del turismo, de los hoteles, de la alimentación, de los tours (...). Lo que me impulsa son las ganas de conocer el país y el mundo para demostrárselo a los demás".

Sin embargo, después comprendió que se le reconocía el apoyo que ha brindado a numerosas micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país a través de sus redes sociales. Sus videos destacan por explorar los rincones más remotos de Costa Rica y el mundo. No se limita a ser una guía de lugares, sino que transporta a sus espectadores hacia lo profundo de otras culturas. En su canal de YouTube, donde ya suma más de un millón de seguidores, Araya Vlogs ha documentado la belleza escénica del planeta en Asia, Europa, África y América. No acostumbra ocultar la realidad de los lugares que visita, por lo que se adentra en los descontentos sociales y las problemáticas ambientales que encuentra en el camino.

Para Araya, lo más relevante de haber sido nombrado embajador de las PYMES en el país es destacar que él y las otras personas, sin importar que sean creadores de contenido, fueron reconocidos como una vitrina para el talento de los emprendedores ticos. Este título lo motiva a continuar proyectando a esta población, aunque no sea el enfoque principal de sus videos.

"Aunque yo no me dedico a eso, no me dedico directamente al apoyo de las PYMES, directa o indirectamente muchas personas se benefician del turismo, de los hoteles, de la alimentación, de los tours, del transporte de muchísimas cosas en Costa Rica (...). Lo que más me impulsa son las ganas de conocer el país y el mundo para demostrárselo a los demás", comentó Araya.

Los otros creadores de contenido que fueron nombrados embajadores de las micro, pequeñas y medianas empresas en Costa Rica fueron Karla Scott de Mi Vida Afro, quien aborda temas sociales como la discriminación racial; Lily Cabezas, activista medioambiental; y el equipo de Qué Buen Lugar, un proyecto que destaca lugares para conocer en el país.

# LA RECETA

Saberes

# Pastel de elote

Nivel: Fácil

Tiempo: 1 hora 30

minutos

Rinde: 10 porciones

Costo: Bajo Chef: Edwin Solís

Guerrer

## Ingredientes:

- · 2 tazas de maíz bien tierno
- 1/2 taza de azúcar
- · 2 huevos
- 1/2 taza de harina
- ½ cdita. de polvo de hornear
- esencia de vainilla al gusto

## Preparación:

1.Licue todos los ingredientes excepto la harina. Añada la harina y mezcle con un batidor manual.

2.Coloque la preparación en un

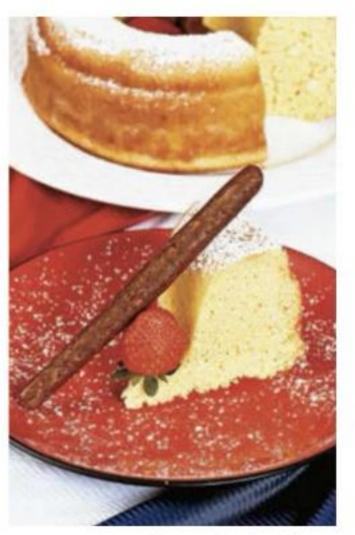

pyrex engrasado y enharinado. 3.Hornee a 500°F (250°C) por 27 minutos. Para saber si ya está horneado, introduzca un palito, y si sale húmedo, pero no con trazas de mezcla cruda, ya está listo.

### Nota:

Lo mejor es preparar el pastel un día antes de consumirlo, para así lograr un sabor y una textura mejores.

# Soluciones



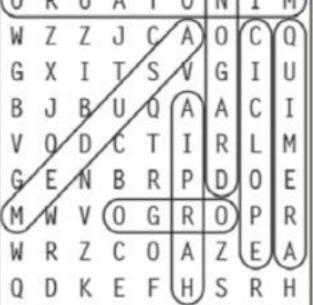

| 7 | 4 | 5 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 9 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 |
| 9 | 8 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 |
| 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 9 |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | 9 | 8 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | 8 | 1 |
| 1 | 6 | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 |

# Director(a) de Educación Primaria Para Centro Educativo en Heredia

Persona altamente calificada y motivada para liderar y gestionar nuestro programa educativo. Profesional apasionado por la educación, con habilidades demostradas en liderazgo, gestión administrativa y compromiso con la excelencia académica.

# Requisitos:

- Título universitario en Administración Educativa, Pedagogía o relacionado.
- Exp mínima 5 años en puesto similar, preferiblemente en un entorno educativo.
- Dominio del idioma inglés
- Habilidades demostradas en liderazgo, gestión de equipos y resolución de conflictos.
- Exc. habilidades de comunicación y capacidad para trabajar en equipo.
   Compromiso con la mejora continua y la innovación educativa.
- Conocimiento actualizado de las tendencias y prácticas educativas
- actuales.

# Responsabilidades:

- Dirigir y supervisar el desarrollo curricular y pedagógico del nivel de
- Gestionar el personal docente y administrativo, promoviendo un ambiente de trabajo colaborativo y motivador.
- Fomentar la mejora continua de la calidad educativa mediante la implementación de estrategias innovadoras.
- Establecer y mantener relaciones efectivas con padres, estudiantes, personal y la comunidad en general.

Enviar Cv: jcortesg1967@gmail.com

18 VIVA

Romántica postal

# Con una foto Christian Nodal grita su amor a Angela Aguilar

### El Universal/México/GDA

La distancia parece reforzar el amor entre Christian Nodal y su pareja sentimental, la cantante Ángela Aguilar. Actualmente, ambos artistas está trabajando en diferentes continentes, pero eso no es impedimento para que se demuestren públicamente su cariño.

La noche del 5 de julio, la hija de Pepe Aguilar le mandó un mensaje a su pareja diciéndole lo mucho que lo extrañaba mientras interpretaba el tema *Dime cómo quieres*, una canción que grabó con él en 2020.

El gesto lo repitió Christian unas horas después, a través de una publicación en sus redes sociales donde colgó una foto en la que aparece abrazando a Ángela en su avión privado, mientras ella le da un beso en la frente. En la imagen, el artista escribió: "Extrañándote con locura vida mía".

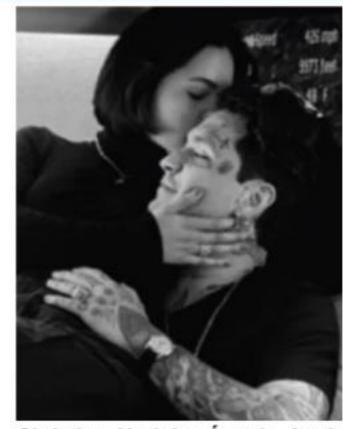

Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron ser pareja el pasado 10 de junio. INSTAGRAM

Gira europea. Nodal presentó su gira Pal'Cora Tour en Zurich, Londres, París y Madrid. El 5 de julio ofreció un concierto en el WiZink Center, en la capital española, donde se presentó con una orquesta conformada por una veintena de músicos.

Con seis premios Latin Grammy a sus espaldas, Nodal, de tan solo 25 años, es uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana con canciones que adaptan décadas de tradición musical de México a la época actual, con ritmos inspirados en la ranchera, el mariachi, y la música norteña.



Antes de que finalizara el concierto, Pipe Bueno y el grupo Bronco compartieron el escenario por unos instantes. El pequeño detalle encantó a sus seguidores. CORTESÍA ARCEYUT PRODUCCIONES

Concierto del sábado por la noche

# Fans de Bronco y Pipe Bueno enloquecieron en Parque Viva

Con música regional mexicana, el conjunto azteca y el cantante colombiano hicieron gozar a los ticos

Sofía Sánchez Ramírez sofia.sanchez@nacion.com

La noche del sábado 6 de julio fue una fiesta para los amantes de la música regional mexicana. El grupo azteca Bronco, así como el cantante y compositor colombiano Pipe Bueno, fueron las estrellas en Parque Viva, en la Guácima de Alajuela, logrando que sus fanáticos cantaran y bailaran a más no poder.

Al ser las 6:30 p. m., el compositor Pipe Bueno irrumpió en el escenario y animó al público con sus temas *Guaro*, *El malo* y *Cupido falló*. Con una intensa energía, que se irradió a todo el aforo, el cafetero ofreció un espectáculo que duró más de una hora.

Acto seguido, junto a sus fanáticos costarricenses, la agrupación mexicana Bronco subió a la tarima para conmemorar su 45 aniversario. Algunas de las canciones más populares que interpretaron fueron Que No Quede Huella, Sergio el Bailador y Con Zapatos de Tacón.

De acuerdo con la promotora Arceyut Producciones, organizadora del evento, el concierto del grupo Bronco y Pipe Bueno contó con la asistencia de 5.500 personas, quienes disfrutaron de una noche llena de música y emoción. A continuación, le presentamos algunas fotografías del espectáculo.



Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, Bronco se ha consolidado como uno de los grupos más emblemáticos de la música regional mexicana. CORTESÍA ARCEYUT PRODUCCIONES



El colombiano Pipe Bueno, de 32 años, dio su primera presentación en suelo nacional. CORTESÍA ARCEYUT PRODUCCIONES



En Parque Viva, los temas del grupo Bronco fueron cantados por diferentes generaciones.cortesía arceyut producciones

# STLA TRUST SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA

CONTÁCTENOS WHATSAPP 6420-2118 TELÉFONOS: 4107-1016 / 4107-1717

COMUNICADOS

# **AVISO DE REMATE**

Se permite comunicar que en su condición de Fiduciario del Fideicomiso de Garantía denominado "FIDEICOMISO DE GARANTÍA SCOTIABANK DE COSTA RICA/ JONATHAN MANUEL MADRIGAL BLANCO/ DOS MIL VEINTITRES", suscrito el 05 de junio de 2023, (en adelante, referido como el "Fideicomiso"), y en cumplimiento con lo establecido en el Fideicomiso; a las diez horas exactas del 05 de agosto de 2024, en el Edificio STCR, tercer piso, oficinas de STLA Trust Services, S.A., ubicado en el kilómetro 4 de la Autopista Próspero Fernández, San Rafael de Escazú, provincia de San José, procederá a subastar en el mejor postor, libres de anotaciones y/o gravámenes hipotecarios, la finca de la Provincia de SAN JOSÉ, matrícula de Folio Real número: CUARENTA Y UN MIL DIECISIETE-F-CERO CERO, naturaleza: finca filial número siete N de dos plantas destinado a uso habitacional en proceso de construcción. Situada: Distrito Tercero: San Rafael del Cantón Segundo: Escazú, de la provincia de San José, con los siguientes linderos: Norte: Área común libre sea parqueo de visitas, zona verde y circulación vehicular, Sur: Área común construida sea tapia perimetral, Este: finca filial número seis y área común construida sea muro, y Oeste: finca filial número ocho, con una medida de trescientos setenta y cinco metros con nueve decímetros cuadrados, Plano catastrado SJ – novecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho - dos mil cuatro. La finca antes descrita saldrá a remate con un precio base para la venta en primera subasta de \$385,996.01 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO) MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS DÓLARES CON UN CENTAVO, MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). Exactamente en el mismo lugar, y para la celebración de la segunda subasta, se señalan las diez horas exactas del 13 de agosto de 2024, con un precio base para la venta, rebajado en un veinticinco por ciento del precio base fijado para la primera subasta. Asimismo, exactamente en el mismo lugar, y para la celebración de la tercera subasta, se señalan las diez horas exactas del 22 de agosto de 2024, con un precio base para la venta de un veinticinco por ciento del precio base fijado para la primera subasta. De conformidad con los términos del contrato de Fideicomiso, para que una oferta sea válida, el oferente deberá entregar a la Fiduciaria dentro de la hora inmediata anterior a la apertura de ofertas un monto igual al cincuenta por ciento (50%) del precio base correspondiente para la subasta respectiva, por medio de cheque certificado de un banco local o cheque de gerencia a nombre de la Fiduciaria; salvo en la tercera, en la cual se debe depositar la totalidad de la oferta. El oferente que realice la mejor oferta en términos económicos, que sea igual, o por encima del precio base, se adjudicará la Propiedad. Cualquier oferente que se haya adjudicado la Propiedad, tendrá un plazo no prorrogable de tres (3) días hábiles después del remate para depositar el resto del precio de venta y le corresponderá el pago de los honorarios, gastos e impuestos del traspaso respectivo. En caso de que el precio de venta no sea completado por el oferente adjudicatario, la suma entregada a la Fiduciaria como depósito para participar en el remate NO será rembolsada, y será usada para pagar los gastos incurridos en dicho remate, y cualquier suma remanente será usada como crédito al saldo adeudado del préstamo. En cualquier momento antes de realizarse la subasta podrá el Fideicomitente pagar totalmente las sumas adeudadas y los gastos ocasionados. Toda recepción de fondos por parte de la Fiduciaria está sujeta al cumplimiento de la Ley 7786 y sus reformas por parte de los depositantes. Las personas interesadas pueden solicitar información adicional al teléfono 2505-3011. San José, 08 de julio del 2024.

Firma Responsable: STLA TRUST SERVICES S.A. Cédula de persona jurídica: 3-101-777015.

# todo BUSGO

# **ANÚNCIATE DONDE TODOS BUSCAN**

9 6478-2411 **4** 4107-1717 opción 2

Casa, Carro, Varios y Empleo



FACTURATica.com la #1 Factura electrónica sin mensualidades, ni anualidades. Inscripción gratis en Hacienda

5019-2792

# EMPLEO DE BUSCO

# **DOMÉSTICA Pavas** Para labores de limpieza.

Recomendaciones, con salida.

Solo mensaje whatsapp

8376-8492

# EMPLEO DE BUSCO

# **EMPLEADA DE FINCA**

muchacha valiente con experiencia, debe ser buena con los animales, p/vivir adentro. En Alajuela

7207-4253

# EMPLEO DE BUSCO

EMPLEO DE BUSCO

SE NECESITAN

**MISCELÁNEOS** 

Con Experiencia

Llamar de lunes a viernes,

a partir de la 1:00 pm.

**Q 2225-9325** 

**EMPLEADA DOMÉSTICA** PARA DORMIR EN TRABAJO. NO SE NECESITA PERMISO. OFERTAS ESCRITAS

8780-4700

**AL WHATSAPP** 

# AUTOS BUSCO

# **Harley Davidson** Fat Boy

Año: 2009 Precio: ¢7.000.000

7244-6667

## ALQ./VENTA BUSCO

# **PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS**



75 años a su servicio

ofrrojas@outlook.com www.realestatecr.net

2222-5555

INVERSIONES DORITA

**HIPOTECAS** sobre propiedades

Hoy mismo, colones al 2% y

dólares al 1%. No cobro avalúo.

Abonos a capital Tel: 2234-2911

8823-7670

## **HIPOTECAS** PRÉSTAMOS HOY

Avalúo gratis Colones y dólares Tel: 2223-6868 / 8382-1532

**8825-5315** 



# AVENIDA 8 y 10, Calle 4

San José, Centro de 9a.m a 5p.m Cuartos con baño privado Lugar fino y seguro

**© 2222-1900** 

# **EMPRESA** de **SEGURIDAD**

EMPLEO BUSCO

### **PRIVADA** Requiere Agentes de Seguridad:

con portación de armas, carnet de agente de seguridad o con documentos para tramitar. San Sebastián, Colonia Kennedy, de la iglesia de San Sebastíán 50 mts norte y 400 mts oeste, frente a Abastecedor Montecarlo

**2226-0516** 

# EMPLEO BUSCO

## Director(a) de Educación Primaria **Para Centro Educativo** en Heredia

 Título universitario en Administración Educativa.

Pedagogía o relacionado. Exp mínima 5 años en puesto similar. ·Dominio del idioma inglés. Conocimiento actualizado. de las tendencias y prácticas educativas actuales.

Cv: jcortesg1967@gmail.com

# EMPLEO DE BUSCO

## **EMPLEADA DOMÉSTICA**

Limpiar dos días por semana. Experiencia y recomendaciones. Enviar Cv a:

jorgemejiatico@gmail.com

Venta de repuestos

automotrices

necesita **VENDEDOR y AUXILIAR** 

de bodega con licencia A2 Cv: aralfaro@ice.co.cr

2258-8282

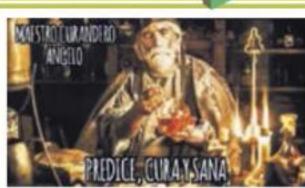

# **CURANDERO Y VIDENTE**

Domina todas las magias, sana, cura, domina y amarra. Pare de experimentar y de sufrir.

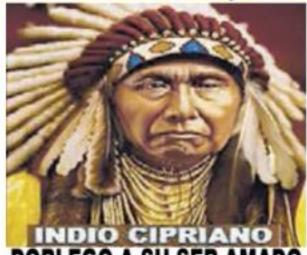

# DOBLEGO A SU SER AMADO pidiendo perdón llorando

#suerte retiro males postizos. Informes Tel: 2221-7381 Upala

**©** 6121-3549

# EMPLEO BUSGO

# **ENCARGADO SERVICIO AL** CLIENTE

Para centro educativo

 Exp. comprobada en servicio, al cliente ·Exc. habilidades en redacción y ortografía Comunicación efectiva y empática Solución de problemas con profesionalismo Proactiva Heredia, Sta Bárbara

jcortesg1967@gmail.com

# EMPLEO BUSCO

# OPERARIOS en **PINTURA**

(aplicación y revestimiento)

# y OPERARIOS en **GYPSUM**

(estructura y pasta).

Requisito:

Zapatos de seguridad. Trabajos en la GAM y Jacó

Enviar MENSAJE al Whatsapp

8412-7070

# EMPLEO Busco

# DISTRIBUIDORA **PARECA CONTADOR GENERAL**

- Lic o Bach Contaduría Incorp Colegio
- Contadores Privados. Exp. mínima 5 a 10 años en empresas de distribución.
- Conoc. Legislación Tributaria y Plataformas Electrónicas de Cadenas de Supermercados.
- Manejo Plataformas Informáticas y sistemas facturación electrónica · Enviar cv

kgonzalez@pareca.com



# **ANGELO**

Informes de 8am a 6pm

**8977-2252** 



# **MAESTRO ANGELO**

Te resuelve los problemas Hechicerías, Brujerías, problemas familiares, Herencias, te sientes sin salida.

100% efectivo en resultados 8 am 6 pm

8977-2252

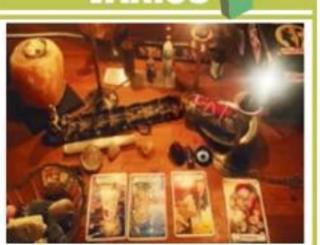

# **DESBLOQUEO**

Ligo, doblego, amor, trabajo, dinero, salud, negocios, lectura de cartas del Tarot

7159-3341

# Alimentos Jack's está en busca de: TÉCNICO ELETROMECÁNICO

- Técnico en Electromecánica.
- Experiencia mínima 4 años en operación, mantenimiento en máquina de empaque horizontales tipo Flow Pack.
- Conocimiento en requerimientos de industria de alimentos.
- Conocimientos en automatización de final de línea.
- Recomendación de trabajos anteriores.
- Deseable residir en GAM.

Interesados enviar su hoja de vida al correo: marrieta@jacks.co.cr

# GRAN PROMOCIÓN



BUSCANOS EN @ METALEX SA

© 2227-8000 © 8869-7895 8469-6837 / 8610-5097

# ECONOMÍA

**COLONES POR DÓLAR** 

¢ 533,49 ¢ 528,02 ¢ 534,95 \$ 1,082

www.nacion.com Esteban Ramírez, editor de Economia eramirez@nacion.com

Recobro a morosos disminuyó desde el 2021

# Cae recuperación de tributos mediante cobros judiciales

> Director de Hacienda reconoce que procesos tardan años en resolverse antes de recibir el pago

## Alejandro Durán

alejandro.duran@nacion.com

La recuperación de impuestos mediante cobros judiciales presenta desde el 2021 una caída que no se logra revertir. En 2020, el monto recobrado por el Ministerio Hacienda representó el 6,34% la cartera morosa en cobro.

Sin embargo, desde entonces, la cifra no supera el 4,21% del total, e incluso en 2023 cayó al 2,19%, el resultado más bajo en los últimos seis años.

Lo anterior también representa una caída en montos nominales. Para ponerlo en contexto, en 2020 Hacienda recuperó ¢20.835 millones, pero en 2021 la cifra cayó a ¢7.177 millones. Un año después, creció a ¢14.529 millones y en 2023 volvió a descender a ¢7.237 millones.

La entidad pública explicó que, en 2022, se recuperaron cerca de ¢7.000 millones gracias a dos gestiones realizadas contra grandes contribuyentes con intereses acumulados, lo cual permitió incrementar el monto recuperado ese año.

La tendencia de reducción ocurre al mismo tiempo que el portafolio en cobranza judicial se disparó tras la pandemia de covid-19, y desde entonces se mantuvo relativamente estable, aunque el año anterior cayó levemente hasta alcanzar los ¢330.187 millones.

El Ministerio de Hacienda maneja dos cuentas morosas de impuestos. La primera es la administrativa, fiscalizada por la Dirección General de Tributación (DGT), compuesta únicamente de tributos.

La segunda, la judicial, es supervisada por la Dirección General de Hacienda, e incluye adeudos de personas físicas y jurídicas, abarcando impuestos y pagos pendientes con otros ministerios o instituciones públicas. A pesar de esto, los tributos representan el 99% del monto en cobro judicial.

Mario Ramos, director general de Tributación, señaló que la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas eliminó la posibilidad de hacer arreglos de pago para el IVA y las retenciones del impuesto sobre la renta, afectando la capacidad de recuperar estos







En 2023, el Ministerio de Hacienda recuperó ¢7.237 millones por medio del cobro judicial. En total, la cartera ascendía a ¢330.187 millones a finales del año pasado. LILLY ARCE ROBLES.

adeudos.

En tanto, Rudolf Lücke, director general de Hacienda, añadió que en 2020 se aprobó una ley que permitió a empresas del sector de entretenimiento hacer arreglos de pago, lo cual influyó en el monto de recuperación a partir del 2021.

El Ministerio añadió que los efectos de la pandemia sobre renta se manifestaron en el 2021, ya que la liquidación del periodo 2020 se realizó en marzo de ese año.

Lücke amplió que la cartera morosa en captación judicial se disparó en 2020, principal-

mente por los efectos de la pandemia, ya que las empresas dejaron de pagar impuestos para mantener su flujo de caja.

Fernando Naranjo, exministro de Hacienda y economista de la firma Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa), explicó que en 2023 algunas empresas también presentaron problemas de liquidez debido a la baja en el precio del dólar. En el caso de las más pequeñas, algunas cerraron, lo que aumenta la posibilidad de que ese dinero fuera incobrable.

Ramos añadió que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas amplió la base de contribuyentes que deben pagar el IVA. Según el jerarca, eso influyó en que aumentara este conjunto de deudas.

Aunque el monto total de la cartera disminuyó en ¢14.649 millones entre 2022 y 2023, la autoridad fiscal solo recuperó ¢7.237 millones el año anterior. El Ministerio explicó que esto se debe a deudas que prescriben o se declaran incobrables, las cuales sumaron ¢7.412 millones que no pudieron ingresar.

Según Lücke, el hecho de que el monto recuperado sea inferior al que se dejó de captar "marca una señal", pero aseguró que están priorizando la recuperación por magnitud del adeudo y la probabilidad de recuperación.

Tributación traslada las cuentas en cobro administrativo a judicial tras advertir al contribuyente y no recibir ningún arreglo de pago. Para ello, se emite una certificación de adeudo con el monto a pagar.

De los ¢330.187 millones en cobro judicial al cierre del 2023, el 82% corresponde a deudas de IVA y renta, el 17% a otros impuestos como aduaneros, y el 1% restante a adeudos al Estado, incluidos montos por accidentes de tránsito.

Cobros administrativos. Aunque la cartera judicial dismi-

nuye lentamente, las cuentas en captación administrativa presentaron una reducción más significativa en el último año y medio.

Según Nogui Acosta, jerarca de Hacienda, en 2023 la institución recuperó ¢51.000 millones de este grupo. Lo anterior quiere decir que el año pasado se obtuvo de vuelta un 12,8% de la cartera administrativa.

Lücke afirmó que la recuperación administrativa es más eficiente frente a la judicial, debido a que en esta última hay cuentas que tardan años en resolverse y, muchas veces, terminan por una resolución legal que obliga al contribuyente a pagar.

Ramos señaló que en este 2024 esperan cobrar el 74% de la cartera en cobro administrativo con la que se inició el año.

Sin embargo, acotó que la contabilización de esas deudas es sensible a cambios considerables, pues se calcula con base en lo que los contribuyentes declaran en el sistema de Administración Tributaria Virtual (ATV).

"Si las personas por error ponen que deben ¢500.000, pero en realidad eran ¢5.000, el monto se infla", explicó.

'Datos no confiables'. La Nación solicitó al Ministerio de Hacienda los datos del monto en cobro administrativo al final de cada año desde 2019 hasta 2023. Sin embargo, señalaron que previo al año pasado la información se extraía del Sistema Integral de Información de la Administración Tributaria (SIIAT), que "carece de funcionalidades para extraer información confiable".

Ramos detalló que el sistema obligaba a Tributación a ajustar las deudas manualmente e individualmente.

Además, el SIIAT no aplica automáticamente todas las retenciones, compensaciones y saldos a favor de los contribuyentes, ni registra todos los impuestos administrados por Tributación.

Ahora, la DGT utiliza ATV, en el cual los contribuyentes suben las declaraciones tributarias con el cálculo de los impuestos que deben liquidar. La autoridad fiscal toma esa información y la compara con lo que no se ha pagado para calcular la cartera morosa.

Según Ramos, esta nueva forma de hacer el cálculo ha permitido "gestionar el cobro más eficientemente". Sin embargo, manifestó que esta es sensible a lo que los contribuyentes indiquen en sus declaraciones.

"El contribuyente presenta la declaración y dice cuánto debe. Para determinar que esa deuda no es real, debemos iniciar el proceso de fiscalización. Nosotros perfilamos a los contribuyentes y analizamos si lo que declaran coincide con su perfil o puede ser un error", concluyó Ramos.

## **Gustavo Ortega**

gustavo.ortega@nacion.com

La oferta de productos veterinarios para atender las afectaciones provocadas por el gusano barrenador se agotó debido al incremento de los casos en el país.

Los inventarios empezaron a reabastecerse la semana anterior y se prevé una normalización en este mes, confirmaron empresas distribuidoras, representantes del sector ganadero y del gobierno.

Silvia Fernández, gerente comercial regional de la División Veterinaria de Laboratorios Calox, confirmó que ante el aumento de la demanda, los productos que fabrican y distribuyen se agotaron.

"La demanda está exponencialmente aumentada, principalmente los productos en aerosol como insecticidas y larvicidas. Claro que hay desabastecimiento, la demanda aumentó casi en la proporción del incremento de los casos", dijo Fernández.

Hasta el 30 de junio, se registraban 3.063 casos a nivel nacional, de acuerdo con datos proporcionados por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa). El primer caso fue confirmado en un perro, el 14 de julio de 2023, en Corredores de Puntarenas, con lo que concluyó un periodo de 23 años desde que se erradicó la enfermedad, en 2000. El año pasado, cerró con 184 casos registrados.

El producto de mayor demanda para Calox es Ciperclor, un tratamiento para el ganado bovino que es cicatrizante, repelente, antiséptico y larvicida. "La gente llega a comprar no una o dos unidades, hay clientes que se llevan hasta 12 o más", apuntó la vocera de la empresa.

Para Fernández, esto está relacionado con el contexto de disminución de la oferta de productos. El tratamiento tiene un precio estimado entre ¢6.000 y ¢7.000.

La enfermedad es causada por la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita larvas en heridas expuestas y afecta a los seres vivos de sangre caliente, incluidos los humanos. El gusano barrenador crea un agujero en la piel similar a un tornillo, debido a la forma como excava y se alimenta del tejido vivo.

El Ministerio de Salud confirmó, el 27 de junio, la segunda muerte de una persona a causa de la enfermedad. Costa Rica acumula, al 5 de julio, 15 casos de miasis por gusano barrenador en seres humanos, incluidas las dos víctimas mortales.

Actualmente, la demanda por tratamiento del gusano barrenador es mayor en Costa Rica y Panamá. En menor medida, pero en aumento, también en Nicaragua. "La verdad no alcanza", recalcó Fernández. El laboratorio también produce productos inyectables, como las ivermectinas, también con alta demanda.

"Estamos haciendo todos los esfuerzos para tener la mayor cantidad de productos disponibles porque esto impacta en la salud pública",



La infestación de larvas de la mosca 'Cochliomyia hominivorax' es la causa de la enfermedad del gusano barrenador, que afecta a seres vivos de sangre caliente, incluidos los humanos. SHUTTERSTOCK

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS CONFIRMAN AUMENTO DE DEMANDA

# Afectaciones por gusano barrenador agotan productos veterinarios

MAG prevé que abastecimiento se normalice este mes de julio

apuntó.

Marianela Rosales, administradora de Agrosuplidores de Costa Rica, aseveró que les faltan productos para atender la demanda. "Estamos muy cortos (de productos)", añadió. Ante la situación, han tenido que incrementar los pedidos a los proveedores en el exterior, lo que implica un periodo de varias semanas para obtener los tratamientos. Además, se abastecen de Calox, como suplidor nacional. "Está a tope y no da abasto, los internacionales más se tardan, y todavía no llegan los pedidos", explicó.

Rosales coincide en que el principal producto demandado es Ciperclor, además de tratamientos identificados como mata gusanos. La empresa tiene 15 años de funcionamiento.

Tratamientos escasos. Luis Diego Obando, director ejecutivo de la Corporación Ganadera (Corfoga), indicó que al hacer un sondeo entre promotores de la organización de varias regiones, se confirmó que en algunas zonas del país se agotó el tratamiento contra el gusano barrenador. "El problema es que la afectación está siendo agresiva", comentó.

De acuerdo con la información recabada por Obando, la oferta de los productos veterinarios para matar las larvas y cicatrizar heridas está escasa en las zonas Huetar Caribe, Huetar Norte y Chorotega. En el Pacífico Central, el viernes pasado inició el abastecimiento y en la zona sur no se reporta falta.

Adelantó que están en conversaciones con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para realizar una compra masiva de insumos.

Consultado al respecto, Fernando Vargas, viceministro del MAG, dijo que debido a que la enfermedad regresó, las casas comerciales no tenían el inventario suficiente para el control. "Los productos que había en el mercado se vendieron muy rápidamente", comentó.

Desde la entidad, están conversando con las casas distribuidoras para que se incremente la oferta del tratamiento. "En las próximas dos semanas ya nos vamos a ir encontrando con más productos para abastecer el mercado nuevamente. Este mes de julio

va a quedar abastecido el mercado de productos larvicidas o mata gusanos", apuntó.

Vargas destacó que están haciendo compras a diferentes proveedores para dotar de productos a los técnicos que realizan visitas de campo. Agregó que están recibiendo donaciones de insumos por parte del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).

Silvia Coto, presidenta del Colegio de Veterinarios de Costa Rica (Colvet), señaló no contar con información sobre el abastecimiento del tratamiento. Aprovechó para hacer un llamado a los productores para que la aplicación de las medicinas se realice con la asesoría de un especialista.

Las autoridades declararon en febrero pasado emergencia sanitaria en el territorio nacional para prevenir, controlar y erradicar la propagación de la enfermedad, medida que se encuentra en revisión para reforzar la contención. Senasa habilitó una línea de WhatsApp en el número 8966-6780 y el correo electrónico epidemiologia@senasa.go.cr para que se reporten los casos.

ADRIANA ECHANDI HABLÓ CON 'LA NACIÓN' SOBRE LA EXPANSIÓN DEL NEGOCIO

# Directora Morpho Travel: 'Abrimos o remodelamos una tienda cada 4,5 días'

Empresaria habló de tendencias de turismo y precios en tiendas de 'souvenirs'

### Alejandro Durán

alejandro.duran@nacion.com

Morpho Travel Experience confirmó sus planes de expansión para este 2024, para los cuales desembolsará \$7 millones. La empresa costarricense dedicada a las ventas minoristas en 27 aeropuertos, en 11 países de Latinoamérica y el Caribe, ejecutará la inversión en el segundo semestre de este año con la construcción de tiendas en el Aeropuerto de Guanacaste y en las terminales aéreas de las capitales de Perú y Chile.

La compañía atraviesa un proceso de cambio de marca de Britt Shop a Rumbo Shop en más de 150 tiendas. Morpho y Café Britt pertenecen a Grupo Arribada, holding que antes se llamaba Grupo Britt y que, en 2023, cambió su nombre. En su portafolio tiene a Café Britt, Morpho Travel Experience, Délika Gourmet, Swiss Travel Costa Rica e Inmobiliaria Robusta.

En conversación con La Nación, el pasado 2 de julio, Echandi se refirió a los altos precios en tiendas en aeropuertos, las dificultades del negocio en terminales aéreas, el modelo turístico de Costa Rica y los planes del negocio a mediano plazo. A continuación, un extracto de la entrevista.

# -¿Por qué decidieron cambiar la marca de tiendas Britt?

-Morpho Travel Experience es una empresa constituida hace más de ocho años y tiene una estructura diferente en cuanto a director ejecutivo, grupo ejecutivo y gobierno corporativo, como cualquier otra de las empresas del grupo Arribada. Este es el último uso que le damos a la palabra Britt en la empresa y nos quedamos con nuestras tiendas como Rumbo Shop.

"Se están asignando los negocios a las subsidiarias correctas, lo cual tiene que ver con la estrategia de negocio. Somos muy separados. Café Britt es un proveedor. Nosotros tenemos más de 800 proveedores en todas las tiendas solo en Costa Rica. Hacia afuera es un reto porque la gente dice 'son las tiendas Britt', pero no es cierto."

-Invertirán \$2 millones en expandirse en la terminal de Liberia. ¿Las tendencias de



Adriana Echandi, directora ejecutiva de Morpho Travel Experience. RAFAEL PACHECO GRANADOS

# turismo en Guanacaste están ayudando?

-En Liberia abrimos desde el día uno. El aeropuerto está creciendo, y hemos visto que hay una oportunidad en tiendas y en el concepto de bebidas y alimentos.

"Costa Rica tiene dos cosas buenas: su marca país verde y ecoamigable que se ha posicionado muy bien, y, por otro lado, un turismo de gama alta. Aquí viene turista caro y paga las cosas caras feliz. Eso es muy valioso de no perderlo, ya que ya somos caros.

"Eso es lo que viene después de la pandemia, gente que paga caro por un servicio diferenciado, por una experiencia diferenciada. Es mejor que seamos caros en un nicho de turismo de lujo, que ser un turismo masivo. El que viene a Costa Rica es más de nicho. paga un buen hospedaje, le gusta la cultura, la comida, las experiencias. Costa Rica tiene que mantenerse ahí. De la mano, nosotros debemos seguir con las tiendas y los servicios que damos."

## -¿Entonces el modelo de turismo de lujo les ha beneficiado en la expansión local?

-Exacto. Pero no solo a nosotros, sino a todo el turismo costarricense. Por eso es que aquí el turismo es tan importante como porcentaje del PIB (producto interno bruto) en comparación con otros países. En Costa Rica el turismo siempre está en el top tres de prioridades, porque hay un encadenamiento muy importante. No podemos perder eso, y lo vimos en la pandemia.

## -Las tiendas en aeropuertos venden productos más caros en comparación con comercios en otras zonas. ¿Cómo compiten?

-El tiempo del turista es muy valioso. No siempre invierten tiempo en la compra de regalos. Si nosotros además le ofrecemos productos lindos, de buena calidad, que tienen un impacto social, y hay variedad, los atraemos. Hay de todo, desde el llavero hecho en fábricas en Asia, que vale \$5, hasta el hecho a mano de \$10. El cliente puede escoger lo que quiere.

"Al final, diría que los aeropuertos son más caros, pero no por el operador, sino por las condiciones del modelo de negocio que hay en el mundo. La empresa que administra aeropuertos debe pagarle una buena parte al Gobierno para poder administrarlo. Esa tiene sus arrendadores, a los que les cobra caro para poder tener esos ingresos y pagar. El espacio comercial más caro de todos los países es el aeropuerto, no importa cuál sea el país."

## -¿Y dónde están los espacios para retener más a esos clientes?

-En la oportunidad. Nadie

que pasa por mi tienda necesita algo que yo le vendo. Creamos esa necesidad de que las personas vean lo linda que es una gorra, que piensen en cómo no llevarle el peluche al niño, etc. Creamos esa necesidad que realmente nadie tiene y se van más felices por la forma, la atención y el espacio.

## -¿Tienen planes de llegar a otros continentes?

-No. Existen muchas oportunidades para seguir creciendo en América Latina, y aquí seguimos. Abrimos o remodelamos una tienda cada 4,5 días en el último año.

# -¿Cuáles son las prioridades para analizar en dónde abren?

-Tiene que ser un turismo emergente, que esté creciendo. Las situaciones políticas y del país tienen que ser favorables. Consideramos que hay oportunidades en mercados donde ya estamos, como México, Colombia o islas del Caribe.

## -¿Dónde prevén que sus ventas crezcan más?

-Chile se va a consolidar y va a tener un crecimiento importante en los próximos años. Por eso tenemos el proyecto de crecimiento ahí. Perú, con la nueva terminal que construyen en su aeropuerto en Lima, creemos que tiene una gran oportunidad, y en México tenemos muchos espacios para sembrar, es muy grande. ■

# Prescripción

tributaria

**Clave Fiscal** 

Fabio Salas

SOCIO IMPUESTOS Y SERVICIOS LEGALES DELOITTE COSTA RICA

El Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT), en el numeral 53, estipula cuáles serán los supuestos que producen una interrupción en el plazo de prescripción. Sin embargo, la aplicación de dicho artículo ha generado gran cantidad de diferencias entre contribuyentes y la Administración Tributaria.

Para comprender el tema, es necesario recordar que el plazo de prescripción en materia tributaria, por regla general, es de cuatro años. Es decir, la autoridad tributaria tendrá dicho plazo para verificar que los contribuyentes hayan declarado y cancelado correctamente los impuestos que corresponden en cada caso concreto.

Si dicho plazo transcurre y la Administración Tributaria no inició un proceso de fiscalización formal, precluye la potestad legal para realizar la auditoría fiscal y, consecuentemente, no se podría cobrar los impuestos que no se cancelaron oportunamente.

Cuando inicia el procedimiento de fiscalización, se deben cumplir con las etapas legalmente estipuladas y que conllevan la interrupción del plazo de prescripción; en consecuencia, en un plazo de cuatro años inicia su cómputo nuevamente ante cada una de las gestiones de procedimiento que determina el artículo 53 del CNPT.

Sin embargo, en varias oportunidades la Administración Tributaria ha cometido irregularidades en los procedimientos de fiscalización, por lo que resulta necesario declarar la nulidad de los actos emitidos erróneamente y ordenar que se subsanen los defectos para impedir graves lesiones en los derechos de los contribuyentes.

En tal caso, la nulidad de los actos de la Administración Tributaria debería conllevar también la nulidad de los efectos de interrupción del plazo de prescripción; lamentablemente, la Administración Tributaria no comparte esta posición.

Esto ha ocasionado que, en varios casos concretos, se deban realizar reprocesos y los procedimientos se vuelvan interminables, consumen gran cantidad de tiempo y recursos en perjuicio de los contribuyentes y las propias autoridades fiscales.

Este tema debería ser objeto de análisis por parte de las autoridades para evitar reprocesos y afectación a los derechos fundamentales de seguridad jurídica y justicia pronta y cumplida, que son tan relevantes para el desarrollo de Costa Rica.

# EL MUNDO

www.nacion.com Ferlin Fuentes, redactor de El Mundo ferlin.fuentes@nacion.com

→ Coalición de izquierdas ganará entre 177 y 192 de 577 escaños

PARIS. AFP. Los franceses rechazaron el "peor escenario posible", celebró ayer el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon, después de que, según las proyecciones, la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular (NFP) ganara las elecciones legislativas en Francia lideradas durante toda la campaña por la extrema derecha.

El NFP obtendría entre 177 y 192 de los 577 escaños de la Asamblea Nacional (cámara baja), seguido de la alianza oficialista del presidente Emmanuel Macron, con entre 152 y 158, y el partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN) y sus aliados, con entre 138 y 145, según la última proyección de Ipsos.

Los resultados suponen un revés para la líder ultraderechista Marine Le Pen, en su intento por lograr la mayoría absoluta, que las proyecciones consideraban posible hace una semana, e incluso de ganar, como parecía posible hace apenas dos días.

"Nuestro pueblo ha rechazado el peor escenario posible", declaró el líder de izquierda radical Jean-Luc Mélenchon, para quien el NFP, que carece de mayoría absoluta, debe "gobernar", pero sin entablar negociaciones con la alianza de Macron.

El líder del ala radical de la coalición rechazó "entablar negociaciones" con la alianza de centroderecha del presidente Emmanuel Macron para alcanzar una mayoría y vencer a la ultraderecha de Marine Le Pen.

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, quien logró su reelección como diputado, respondió que "nadie puede decir quién ganó la elección" y llamó al oficialismo a abrirse al partido de derecha Los Republicanos (LR), que lograría entre 63 y 67 escaños.

Por su parte, el líder ultraderechista Jordan Bardella denunció este domingo la "alianza del deshonor" en referencia a los pactos implícitos entre el NFP (izquierda) y la coalición oficialista de



Las celebraciones de la izquierda en Francia no se hicieron esperar. "Nuestro pueblo ha rechazado el peor escenario posible", declaró el líder Jean-Luc Mélenchon, AFP

# Francia dice 'no' a ultraderecha de Marine Le Pen en elección legislativa

> Favorito en las encuestas quedó relegado como la tercera fuerza

centroderecha Juntos, que frenaron su victoria en las elecciones legislativas.

Bardella, candidato de la Agrupación Nacional (RN) a primer ministro, aseguró que su partido "encarna la única alternativa" para "enderezar" Francia. "Nada podrá detener a un pueblo que ha vuelto a tener esperanza", agregó el líder.

Durante toda la campaña, las proyecciones anunciaban una victoria ultraderechista en los comicios, que finalmente lidera el NFP.

Los pactos implícitos entre el oficialismo y la coalición de izquierdas, consistentes en concentrar el voto en el candidato con más posibilidades de derrotar a RN en cada circunscripción en el balotaje, frustraron la victoria ultraderechista.

Un gobierno de su formación habría sido el primero ultraderechista en Francia desde la liberación de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial y uno nuevo en la Unión Europea, junto a Italia, entre otros.

Artistas, deportistas, sindi-

catos y organizaciones francesas se movilizaron para frenar la llegada al poder de la extrema derecha, como la estrella del fútbol Kylian Mbappé, quien había llamado a votar "del lado bueno".

De visita en la ciudad italiana de Trieste, el papa Francisco advirtió ayer contra las "tentaciones ideológicas y populistas", sin mencionar a ningún país en particular.

Cruciales. Una muestra de que los comicios eran cruciales: la cifra oficial de participación (59,71%, a las 17H00 local) fue la más alta desde 1981, e incluso el expresidente socialista François Hollande volvió a la política y logró un escaño.

Macron había adelantado las legislativas previstas para el 2027 para pedir una "aclaración" política a los franceses, a raíz de la victoria de RN en los comicios europeos del 9 de junio, en una decisión "arriesgada", según los analistas. La respuesta de los electores fue reconducir los tres bloques surgidos de las elecciones del 2022 – izquierda, centroderecha y extrema derecha-, pero con una nueva relación de fuerzas y sin mayorías absolutas.

El primer ministro, Gabriel Attal, anunció que presentará su dimisión el lunes, pero que continuará "mientras el deber lo exija", a la espera de un nuevo gobierno y a menos de tres semanas de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El presidente francés esperará a conocer la "estructura" de la nueva Asamblea, que debe escoger su presidencia el 18 de julio, antes de decidir a quién llamará para formar gobierno, anunció su oficina.

Tanto aliados como rivales de Francia en la escena internacional siguieron de cerca estos comicios, máxime cuando París, potencia nuclear, es uno de los motores de la UE y uno de los principales apoyos de Ucrania contra Rusia.

"Entusiasmo en París, decepción en Moscú, alivio en Kiev. Suficiente para estar feliz en Varsovia", escribió en la red social X el primer ministro polaco, Donald Tusk.

INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

# Cuba afirma haber desbaratado un 'plan terrorista' organizado en Estados Unidos

culó un "plan terrorista, organizado y financiado desde Estados Unidos", anunció el Ministerio del Interior en un comunicado publicado ayer en el diario estatal Granma.

Según el comunicado, la investigación, llevada a cabo por los "cuerpos especializados" del Ministerio del Inte-

LA HABANA. AFP. Cuba desarti- rior, condujo a la detención de para ejecutar acciones violenun hombre identificado como Ardenys García Álvarez, "el principal ejecutor de estas acciones, gestadas en territorio estadounidense".

García "penetró ilegalmente a Cuba por vía marítima e ingresó armas de fuego y municiones como parte de un nuevo plan de reclutamiento tas en nuestro país", señala. Según la misma fuente, el acusado emigró ilegalmente a Estados Unidos en el 2014.

La investigación "evitó la concreción de los planes diseñados, dirigidos y financiados, una vez más, desde los Estados Unidos", concluye el texto.

En diciembre, Cuba publi-

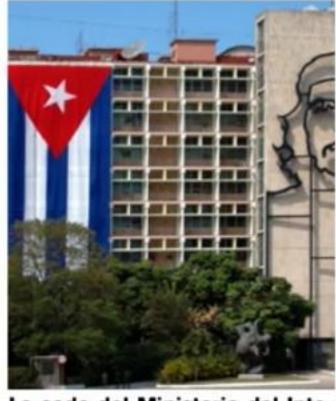

La sede del Ministerio del Interior se ubica en la Plaza de la Revolución, La Habana. ARCHIVO

có por primera vez una "Lista Nacional de Terroristas", que incluía varias decenas de personas y organizaciones a las que La Habana acusa de estar vinculadas a "actos de terrorismo". Todas se hallan fuera de la isla y la mayoría en Estados Unidos.

En mayo, Washington eliminó a Cuba de su lista de países que no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo, pero la isla continúa en la lista negra estadounidense de países que apoyan el terrorismo, que comprende también a Irán, Corea del Norte y Siria. ■

GARRY CONILLE PONE CONDICIONES PARA DIALOGAR

# Primer ministro da ultimátum a bandas para que depongan las armas en Haití

PUERTO PRÍNCIPE. LISTIN DIARIO / RD /GDA El primer ministro de Haití, Garry Conille, dio este sábado un ultimátum a las bandas para que depongan las armas, un día después de que el poderoso líder de bandas, el expolicía Jimmy Cherisier, alias 'Barbecue', planteó esta posibilidad en procura de entablar un diálo-

go nacional con miras a recuperar la paz.

"Las bandas armadas tienen un plazo muy limitado para deponer las armas", declaró Conille en una rueda de prensa en el aeropuerto de Puerto Príncipe a su regreso de Estados Unidos. El Estado "no va a esperar indefinidamente a que las bandas depongan las armas", añadió.

Conille explicó que solo se contemplará el diálogo cuando los bandidos hayan depuesto las armas y reconocido la autoridad del Estado.

Sus declaraciones se produjeron un día después de que Cherisier anunciara "la estrategia" de "deponer las armas para facilitar el diálogo nacio-

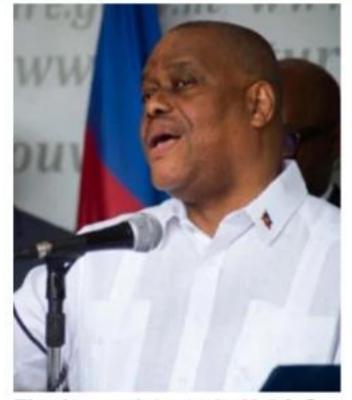

El primer ministro de Haití, Garry Conille, dio declaraciones tras regresar de EE. UU. AFP

nal y fomentar la paz ya está escrita en blanco y negro en nuestra agenda".

Conille enumeró sus prioridades en materia de seguridad, entre las que citó la recuperación del control de los territorios ocupados por hombres armados.

Consideró esencial facilitar el retorno de los desplazados, garantizar la libre circulación de personas y bienes, así como conceder justicia y reparación a víctimas de las bandas. Sin embargo, evitó hablar sobre la fecha de inicio de las operaciones contra las bandas.

DISPUESTO A NEGOCIAR LIBERACIÓN DE REHENES

# Hamás acepta una exigencia clave para pactar tregua en Gaza

Mediadores solo han conseguido una tregua a finales de noviembre

Hamás declaró ayer que está dispuesto a negociar la liberación de los rehenes todavía retenidos en la Franja de Gaza en ausencia de un alto el fuego permanente en el territorio palestino, donde se cumplieron nueve meses del inicio de la guerra con Israel.

Desde hace varios meses, los países mediadores (Catar, Estados Unidos y Egipto) topan con las exigencias incompatibles de Israel y el movimiento islamista palestino, que desencadenó la guerra cuando atacó el sur de Israel el 7 de octubre.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirma que el conflicto continuará hasta "la destrucción de Hamás y la liberación de todos los rehenes" en sus manos.

Hamás exigía que Israel aceptara un alto el fuego completo y permanente antes de negociar, pero "este punto se ha superado", declaró el domingo un alto cargo del movimiento a la AFP, bajo condición de anonimato.

Los mediadores se han "comprometido a que, mientras haya negociaciones en curso", que todavía no comenzaron, un "alto el fuego se mantendrá en vigor", añadió.

Israel enviará una delegación en los próximos días a Doha para mantener conversaciones con mediadores cataríes, pero la oficina del primer ministro indicó que persisten las brechas para alcanzar un acuerdo con Hamás, que gobierna en Gaza desde el 2007.

Los diplomáticos de los tres países mediadores también sostienen diálogos en Egipto, informó *Al Qahera News*, un medio cercano a los servicios de inteligencia egipcios.

En tanto, los combates

continúan en el devastado territorio palestino, que ayer fue blanco de nuevos ataques israelíes. La Media Luna Roja Palestina informó de que seis personas murieron en un bombardeo israelí contra una casa en Zawaida, en el centro de la Franja de Gaza.

En el norte del territorio, otras nueve personas perecieron en ataques contra edificios de Ciudad de Gaza, según la Defensa Civil.

Las tropas israelíes siguen combatiendo en varios sectores que el ejército había afirmado controlar anteriormente, como el barrio de Shujaiya, en Ciudad de Gaza, y en Rafah, en el extremo sur.

Igualmente en Ciudad de Gaza, el ejército israelí emitió ayer nuevas órdenes de evacuación para habitantes y desplazados de tres barrios, pidiéndoles dirigirse hacia el oeste, cerca de la costa.

Hamás afirmó que cuatro personas murieron en un bombardeo israelí de una escuela

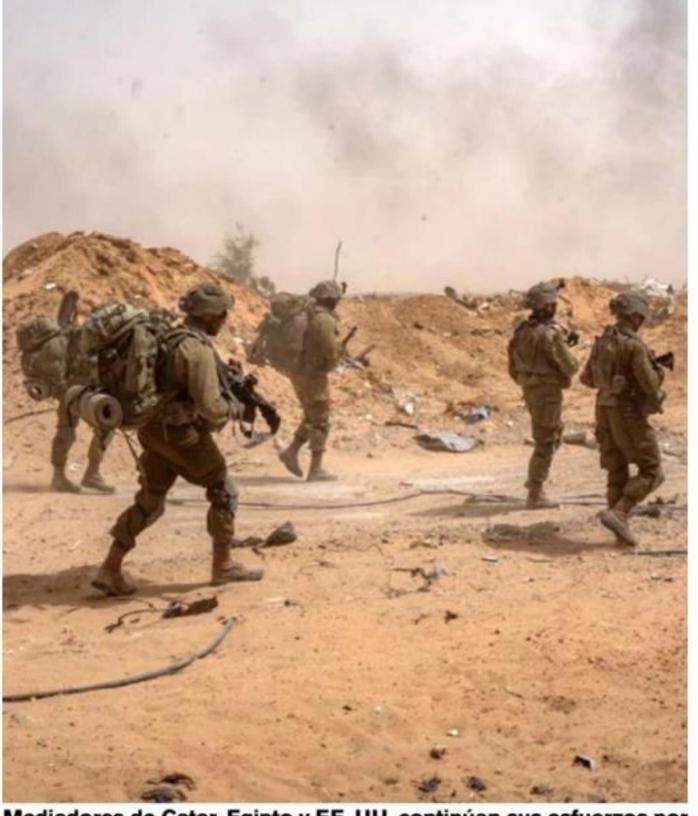

Mediadores de Catar, Egipto y EE. UU. continúan sus esfuerzos por alcanzar un alto el fuego tras nueve meses de guerra. AFP

que acogía desplazados en la misma ciudad, al día siguiente de que 16 personas fallecieran en un ataque aéreo israelí también contra una escuela, gestionada por la ONU.

Hasta ahora, los mediadores internacionales solo consiguieron que las dos partes alcanzaran una tregua a finales de noviembre, que permitió la liberación de 80 rehenes a cambio de 240 palestinos presos en Israel.

La guerra en Gaza alimenta la preocupación internacional por el riesgo de que el conflicto se extienda a la frontera norte de Israel, donde los duelos de artillería entre el ejército y el Hezbolá libanés, aliado de Hamás, son cotidianos.

GOBIERNO FIJARÍA PRECIOS SIN HACER ESTUDIO

# Comerciantes salvadoreños se sienten 'villanos' tras anuncios de Nayib Bukele

SAN SALVADOR. LA PRENSA GRÁ-FICA / GDA. "Llévese la papa, la papa ¿qué va a querer, mi amor?". En el Mercado La Tiendona, en San Salvador, doña Mary buscaba que los clientes compraran sus productos. El alza de los precios de las últimas semanas, junto al anuncio del presidente Nayib Bukele, de controlarlos, ha generado incertidumbre en muchos comerciantes.

Doña Mary dice que no todo se resuelve con órdenes, sino que debe conocerse por qué se han incrementado los costos y actuar en todos los sectores, tanto productores, exportadores, costos de logística y comerciantes. Por ello, pide que se tomen medidas que no afecten a nadie.

"Estamos viviendo una incertidumbre. Respetamos lo que él (presidente) dice, pero pedimos que nos ayuden. Le dije al director (de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar) que cómo puedo hacer. No nos ha dado una solución. Entendemos que velen por el bolsillo de la gente, pero quedamos como los villanos de la película, pues se nos puede venir una denuncia, un pro-



Comerciantes de El Salvador aseguran afectación por las medidas del gobierno para bajar los precios de productos. LA PRENSA GRÁFICA

ceso", afirmó.

Estela mencionó que el güisquil es uno de los artículos que más costo tuvo en las últimas semanas. Costaba entre \$70 y \$75 el saco y lo vendía a \$1 cada uno para recuperar lo invertido. Este sábado lo estaba vendiendo a \$0,50 y \$0,75 para respetar el anuncio de las autoridades que fijaron los precios y los dieron a conocer durante la cadena nacional del viernes por la noche. "Todo se incrementó. Ahora, por temor a que no nos vayan a denunciar, estamos dando más cómodo. No vamos a ganar, no queremos perder tampoco, pero hay que ver que compramos esta mercadería, no la producimos", indicó.

En el caso de los compradores, la experiencia ha sido desigual. Por ejemplo, Diego Chávez dijo que "los precios está bien, accesibles. Hace unos meses estaban por los cielos, pero con el anuncio del presidente ahora se vio el cambio".

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) implementó desde el 5 de julio mercados a costo sin intermediarios en todo el país. El sábado, el de Santa Tecla, tuvo mucha afluencia debido a los bajos costos. Los comerciantes comenzaron a recibir a los clientes desde las 6 a. m. y cuatro horas después muchos productos se habían agotado.



Armando González **EDITOR GENERAL GRUPO NACIÓN** DIRECTOR

Armando Mayorga JEFE DE REDACCIÓN

Víctor Fernández **Ronald Matute** Larissa Minsky JEFES DE INFORMACIÓN

**Guiselly Mora** EDITORA DE OPINIÓN

EDITOR JEFE DE DISEÑO

John Univio

**EDICIÓN 28071/LXXVII** 32 PP. 2 SECCIONES

EDITADO POR © GRUPO NACIÓN GN, S. A.

# **EDITORIAL**

# En espera de lo insólito

La naturaleza no cesa de llamarnos la atención, pero sus prevenciones son marginadas con la misma insistencia por intereses políticos y económicos a corto plazo. El huracán Beryl es la advertencia más reciente. Su poder destructivo es tan alarmante como sus características diferenciadoras de otros huracanes.

Se formó en el sureste de las Antillas y en 24 horas alcanzó la categoría 4. Pasados tres días llegó a clasificarse como 5, el punto más alto de la escala. "Es difícil expresar con palabras lo increíble que es esto", afirmó Brian McNoldy, investigador especializado en huracanes de la Universidad de Miami, según informó la agencia de noticias AFP.

No obstante, los científicos han venido detectando fenómenos similares en la medida que las aguas del Atlántico se calientan. Así se explica, también, la formación de Beryl tan al este, donde fenómenos de este tipo no aparecen en esta época del año. Cuando el huracán alcanzó la categoría 4, el último día de junio, se convirtió en el primero registrado con tanta intensidad en ese mes.

Andra Garner, autora de un estudio sobre huracanes de rápida intensificación, no dejó de calificar a Beryl como sorprendente, pero lo consideró acorde con las expectativas derivadas del calentamiento global. Las aguas del Atlántico norte, las del Caribe y el golfo de México están entre 1 y 3 °C encima de lo normal, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA). En mayo, ya las temperaturas se aproximaban a las previstas para agosto.

Lo más llamativo de la información de la AFP publicada por este diario es que, según Garner, Beryl es un fenómeno sin precedentes, pero no inesperado. En otras palabras, los científicos prevén lo insólito y todos debemos hacer lo mismo. Nunca fue tan necesaria la prevención y la planificación para desarrollar resiliencia, pero nunca fue más urgente el imperativo de enfrentar la amenaza en sus fuentes.

No obstante, en el mismo país donde se desarrolla buena parte de la ciencia que nos previene sobre lo inesperado y ha logrado precisar sus causas, se debate intensamente sobre la validez de sus conclusiones. Admitir el papel de la economía del petróleo en la aceleración del calentamiento global es aceptar la urgente necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero el candidato Donald Trump pidió \$1.000 millones para su campaña a un grupo de ejecutivos de empresas petroleras con la promesa de eliminar regulaciones ambientales contrarias al desarrollo de la industria.

Al mismo tiempo, la Corte Suprema de Justicia estadounidense revocó un fallo de 1984 que obligaba a los jueces a aceptar las interpretaciones "razonables" de los reguladores sobre normas ambiguas aplicables a materias bajo su cargo. El precedente Chevron contra Natural Resources Defense Council fue citado en 70 sentencias de la propia Corte Suprema y en unas 17.000 resoluciones de cortes inferiores, casi siempre para afirmar las facultades de las agencias encargadas de regular los servicios de salud, la seguridad de los consumidores y la preservación del ambiente.

En el inmenso territorio estadounidense, lo insólito se está haciendo, más que esperable, cotidiano. En grandes ciudades de la costa este, desde Miami hasta Boston, hay "inundaciones en un día soleado" debido al aumento del nivel del mar. En Miami, brutales temperaturas de hasta 44,5 °C azotaron a la población desde mayo, y este verano buena parte del país sufrirá olas de calor capaces de causar cientos de muertes. Los incendios forestales de grandes proporciones no faltarán, como en años recientes.

Estos y otros efectos del cambio climático están presentes en todo el mundo. Hay un centenar de incendios en la Yakutia rusa y cientos de peregrinos murieron por el calor en La Meca. La industria turística costera está preocupada por el desplazamiento de los visitantes a zonas más templadas y el ganado en África, base de la sociedad rural, está seriamente amenazado.

En Centroamérica, el clima obliga a campesinos hondureños a dejar sus parcelas y unirse a la migración. Mientras, el corredor seco del Pacífico ya avanzó hasta Guanacaste. Pero si los países llamados a ejercer el liderazgo no se dejan convencer siquiera por la tragedia propia, debemos esperar mucho más de lo inesperado.■

Según los científicos, el huracán Beryl es un fenómeno sin precedentes pero no inesperado, por ser acorde con las expectativas derivadas del calentamiento global

No obstante, en el país donde se desarrolla buena parte de la ciencia que nos previene sobre lo inesperado y ha logrado precisar sus causas, se debate la validez de sus conclusiones

# CARTAS A LA COLUMNA

# Un año y el ICE no resuelve

# **DEMASIADO TIEMPO SIN ALUMBRADO PÚBLICO**

Señores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), nuevamente solicito la instalación de luminarias públicas, pues han estado ocurriendo muchos robos en nuestro barrio por falta de iluminación. Hace un año se les hizo la solicitud y aún no hay respuesta al caso 2023-07-438. Queremos una respuesta pronta.

**Gisenia Vargas Villarreal** 

Lagunillas de Tárcoles

# Sin anestesiólogos

Según el EDUS, en el 2023, en Ortopedia del Hospital México, se efectuaron en promedio 30 operaciones al mes. En lo que va del 2024, apenas 7 mensuales. Me respondieron que la disminución tan drástica se debe a la falta de anestesiólogos. Hay cirujanos y salas de operación, pero no anestesiólogos. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debe resolver el problema urgentemente.

Rosa María Jiménez López

Uruca

# Exige explicación

Llama la atención el desconocimiento que existe sobre las discapacidades y la certificación con un carné otorgado por el único ente acreditado para ello, luego de pasar por un minucioso estudio. Hace unos días, a una persona que presentó el carné no le permitieron la entrada con su acompañante en Casa Félix, en el barrio California.

Sandra Sáenz Robles

Tibás

# Desviación

Las cúpulas del cooperativismo creen que deciden por el millón de asociados al dar su apoyo a la llamada "ley jaguar", que eliminaría los controles más importantes que realiza la Contraloría.

Ya nos pasó en Coopeservidores, donde perdimos todo el capital social y la Sugef llegó a destiempo.

¿Cuándo se reunió la cúpula cooperativista, muy bien asalariada, para defendernos? Ahora, en un acto político sin consultar a las bases y creyendo que el millón de asociados estamos de acuerdo, unos pocos ejecutivos dieron su voto de apoyo. Malos momentos pasa el cooperativismo cuando debería estar enviando señales de confianza, mejorando los controles y otorgando participación democrática a sus bases.

Mario Valverde Montoya

San Rafael de Montes de Oca

# Tiempo perdido

La misión del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) es dictar los lineamientos por los cuales debe regirse el cooperativismo. En días anteriores, en una asamblea interna y con la presencia de la nueva ministra de la Presidencia, esta entidad se manifestó a favor del proyecto de la "ley jaguar", que el Poder Ejecutivo pretende consultar mediante un referéndum.

Es muy lamentable que en una asamblea del Conacoop se desperdicie tiempo y otros recursos valiosos para apoyar un adefesio jurídico y político planteado por el gobierno. Deberían estar trazando lineamientos y tomando acuerdos sobre asuntos más útiles e importantes del área administrativa y financiera para evitar que se repita lo sucedido en Coopeservidores. De esta manera, resultarían beneficiados los miembros de las distintas cooperativas.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez Moravia

# Tarifas del AyA

Parece que Acueductos y Alcantarillados (AyA) cobra parte de las fugas a los abonados, y esto parece estar aprobado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). ¿Cómo hacen los funcionarios que leen los medidores, ¡cuando los leen!, si las pantallas tienen múltiples capas de barro acumuladas durante años? Entonces, ¿cómo nos cobran supuestamente las tarifas fijadas? Es una de las instituciones que más dudas despierta sobre su trabajo.

# Elisa Silva Azofeifa

San Juan de Tibás

# Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

# Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección "Foro", el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.

26 FORO

# Camila Schumacher

PERIODISTA

l leer los comentarios sobre los obituarios de Daya Hernández, publicados por los medios de comunicación, me di cuenta de que muchas personas están preocupadas por su alma.

Así que, en primer lugar, aclaro: la acompañé hasta el final, recibió los santos óleos y estaba en paz con Dios, dispuesta a someterse, si fuera el caso, a su juicio.

Algunos, en sus comentarios, afirman que le espera una eternidad infernal; yo lo dudo, pero más que eso, me pregunto: ¿por qué tuvo que vivir un infierno en la tierra? ¿Por qué otros seres humanos se encargaron de señalarla en la infancia, de golpearla en la adolescencia, de contratarla para que los hiciera gozar con su cuerpo aún siendo menor de edad? ¿A ellos les espera el infierno? ¿Ustedes qué creen? Sin clientes no hay comercio sexual, ¿está claro, no?

¿Con qué derecho un médico le inyectó aceite mineral e industrial en la piel si era un profesional y sabía de los efectos que tendría en el organismo de Daya?

¿Por qué ni a ella ni a todas las que pasaron por su consultorio clandestino les habló del consentimiento informado? ¿Por qué él está libre y ellas muertas o entrando y saliendo de los hospitales? A él, ¿le espera el infierno? ¿Ustedes qué opinan?

Dicen en los comentarios que no se les negó ningún derecho, pero el artículo 33 de la Constitución Política afirma que la totalidad somos

# Dayana sigue enfrentando el odio

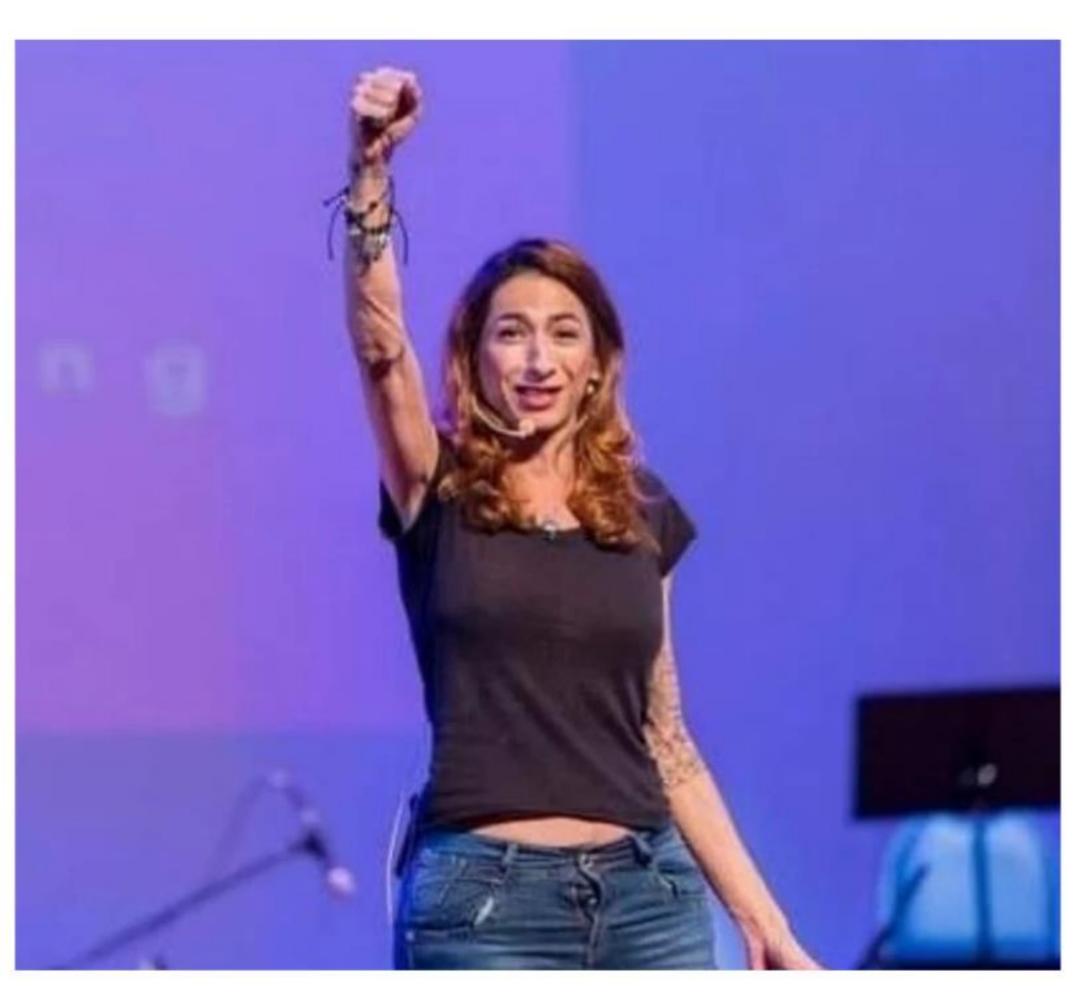

iguales ante la ley, pero ¿accedemos a la misma educación quienes cursamos estudios en escuelas y colegios públicos que los que asisten a instituciones privadas? ¿Tenemos las mismas oportunidades labora-

les, acceso a créditos o a una vivienda digna? Piensen antes de contestar: ¿a cuántos grupos privilegiados pertenecen ustedes? ¿Cuántas injusticias han vivido?

Si hablamos de pecados,

¿nunca han mentido ni cometido adulterio ni deseado a la mujer de su prójimo? ¿No han sentido gula ni pereza ni soberbia ni lujuria? ¿Están completamente arrepentidos?

Vivimos en un mundo don-

de el odio goza de buena salud; estamos rodeados de racistas, xenófobos, homófobos, machistas...

La gordura, las discapacidades, la pobreza, el alcoholismo y la fealdad generan más rechazo que empatía. Más temprano que tarde, puede que a nosotros nos discriminen y nos estigmaticen. Ojalá, eso sí, nadie se ría de nuestra muerte.

Dayana Hernández nació, por primera vez, el 15 de julio de 1983; por segunda vez, 10 días más tarde, cuando doña Mayra, su abuela, acudió al llamado y la adoptó; tenía la edad de sus nietos y la crio con amor. Ella llora al leer los comentarios de odio, de cómo se burlan de su dolor.

Estamos rodeados de racistas, xenófobos, homófobos, machistas...

Dayana era conocida por su lucha antes de que la Opinión Consultiva 24/17, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le permitiera que su nombre saliera así en la cédula.

Daya hizo hasta lo imposible por derribar las barreras de la educación y obtuvo el bachillerato, hablaba inglés y portugués, trabajó en un *call center* y mientras tanto, para sufragar esos gastos, ejerció el comercio sexual. Ya lo he dicho, clientes sobran.

Pero de todo lo que hizo en su vida, lo más importante fue fundar, junto con unas compañeras, una asociación sin fines de lucro donde hizo el bien sin mirar a quién.

Dayana no padecía por ser quien era, sino por los prejuicios de la sociedad. En el mejor sentido de la palabra, era valiente.

# Un acto de responsabilidad legislativa

Christian Mata Bonilla

ESPECIALISTA EN MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS

l rechazo del Proyecto de ley para el fortalecimiento y modernización del Ministerio de Cultura y Juventud, cuyo propósito era modificar las competencias de algunas dependencias y concentrar el poder en una sola persona, representa un avance en el mantenimiento de la institucionalidad.

La inconveniente práctica centralizadora que nace en las entrañas de Zapote amenaza también al Minae, en el expediente 23213, denominado Fortalecimiento de Competencias del Ministerio de Ambiente y Energía, el cual busca entregar todas las decisiones al ministro y eliminar las capacidades de las instituciones desconcentradas, y hasta cierto punto su autonomía técnica, para trasladarlas a una figura eminentemente política, que incluso puede no estar profesionalmente preparada para



aplicar cierto tipo de medidas.

En artículos de opinión anteriores he planteado que, de aprobarse el proyecto, se desmantelan instituciones técnicas que cuentan con funcionarios sumamente preparados en este campo.

El proyecto pretende limitar la desconcentración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), entre otros.

Nos enfrentamos a, posiblemente, tener que acatar decisiones tomadas con criterios políticos y motivadas por intereses que entran en conflicto, porque no se amparan en preceptos técnicos. Sería un paso atrás en la gobernanza participativa, especialmente en lo que a las áreas silvestres protegidas se refiere.

Una situación que he planteado y no podemos obviar es que el Sinac es una institución compleja y no es ajena a los vaivenes de la administración pública.

El crecimiento exponencial de sus responsabilidades mina sus capacidades técnicas y financieras, lo cual me hace coincidir en la urgente necesidad de que sea reestructurado y optimizado, pero con base en elementos técnicos consistentes y no con medidas intervencionistas de matiz político, nada convenientes en una institución que vela por una muy grande porción del territorio tanto continental como marítimo.

Fallos, dictámenes y sentencias en su contra prueban que las competencias agregadas lo han excedido, y de ahí la presión financiera y operativa sobre el Sinac.

Los diputados, así como rechazaron las aspiraciones del Ministerio de Cultura y Juventud, deben proceder con el Así como el proyecto del Ministerio de Cultura fue rechazado, debe serlo el del Minae

expediente relativo al Minae y decantarse por caminos alternativos, apegados a un mayor análisis de los múltiples actores involucrados en la conservación, uso y manejo de los recursos naturales.

Para una eventual reestructuración del Sinac, debería conformarse una comisión de expertos, financiado con el millón del dólares que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) da al país.

Con retos causados por el cambio climático, amenazas cada vez más notorias en las áreas protegidas, crisis en el manejo del recurso hídrico, fuertes presiones sobre los recursos marinos y la insistencia para llevar a cabo la exploración y la explotación de hidrocarburos, se requieren decisiones técnicas, científicamente sólidas.

chrismat@outlook.com



Dennis Meléndez Howell ECONOMISTA

ecientemente, el ICE, aparentemente en coordinación con la Aresep, decidió posponer el ajuste correspondiente en las tarifas como resultado del uso masivo de combustibles el verano pasado. Los ajustes tarifarios deben aplicarse con la mayor brevedad, incluso sin esperar al ajuste ordinario de enero del próximo año. Las consecuencias para las finanzas del generador podrían ser muy significativas y, hasta donde se sabe, no son precisamente boyantes.

Ciertamente, el ICE podría recurrir al endeudamiento para aliviar el impacto a corto plazo, pero a cambio provocaría un ajuste mayor a mediano plazo, pues ineludiblemente habrá una cuantiosa carga de intereses, explícita o implícita. ¿De dónde sacará los recursos para llenar el faltante? No hay lógica en evitar un ajuste ahora si significará una mayor carga en el futuro.

Un importante principio de regulación establece que, en la medida de lo posible, el usuario o consumidor de un servicio debe ser quien lo pague, ojalá en el momento de recibirlo, a su verdadero costo y a un precio similar al resultante de un mercado competitivo.

Hueco en el ICE. Posponer un ajuste en las tarifas para, supuestamente, hacer parecer menos severo el ajuste hoy, tiene el inconveniente de diferir el cargo a los usuarios, con el grave inconveniente de terminar cargando ese pago a diferentes actores. Y cuanto mayor sea el plazo, más riesgos hay de "traslación de sujetos".

Esa traslación puede darse en cascada. Cuando el productor traslada el mayor costo del servicio a los consumidores de los productos, cuanto más largo sea el plazo, mayor la probabilidad de afectar a consumidores distintos de los beneficiados por la posposición del ajuste. Esto desajusta todas las cadenas de producción y consumo, dando la impresión de tratar de ocultar una realidad a los usuarios.

Hay un significativo costo financiero involucrado por concepto de intereses de una deuda cargada a los usuarios, sin haberla solicitado.

Según afirma el ICE, la entidad asumirá esa carga financiera. Pero esto es falaz. Aunque la situación financiera del ICE lo permitiera, significaría una existencia indebida de rentas en sus procesos, situación que debería corregirse, en primera instancia, por el propio regulado y, posteriormente, por el regulador, devolviendo así el beneficio a los usuarios.

En ausencia de esta posposición, las tarifas deberían



Eric Bogantes Cabezas, regulador general, y Marco Acuña Mora, presidente del ICE. FOTO CORTESÍA DE LA CASA PRESIDENCIAL

# Posponer ajustes tarifarios es mala práctica regulatoria

bajar. No nos engañemos: todos los costos, aun los escondidos, siempre los paga el usuario. Aún más grave es si la dilución del pago se hiciera con fines políticos para trasladar el costo de imagen a futuras administraciones. Esto es indebido.

Esta posposición crea, esta vez en el ICE, un nuevo hueco fiscal, similar en naturaleza, aunque de un monto menor, al de dos administraciones atrás. En aquel entonces, el gobierno de turno planeaba trasladar el costo político a la siguiente administración, sin imaginar cuál partido político ganaría la siguiente elección. Las cosas no le resultaron. Ahora, podría resultar algo peor.

Captura del regulador. Es de esperar una actitud correcta de los reguladores. Lo contrario podría insinuar una posible captura del regulador, lo cual ocurre cuando las entidades encargadas de supervisar y regular un determinado sector terminan sirviendo a los

Es crucial para los reguladores mantener su independencia y actuar con transparencia y responsabilidad

intereses de las mismas empresas objeto de su regulación, en lugar de proteger al público y garantizar un mercado justo.

Este riesgo es especialmente alto en sectores donde existen monopolios o una empresa dominante, como en el caso de los servicios públicos y muy claramente en el de la electricidad. En última instancia, los consumidores terminarán pagando más por un problema coyuntural que elevó los costos más allá de lo planeado y ocasionado por factores bien conocidos.

Es crucial para los reguladores mantener su independencia y actuar con transparencia y responsabilidad. Esto incluye tomar decisiones basadas en datos y análisis objetivos, y resistir las presiones de otros actores del mercado para asegurar el cumplimiento de su misión de proteger al público y promover un mercado justo y competitivo.

En el caso específico del ICE y la postergación de ajustes tarifarios, las decisiones deben tomarse con una visión a largo plazo y considerar los impactos tanto inmediatos como futuros en los consumidores y la economía en general.

La posposición de ajustes puede parecer una solución atractiva a corto plazo, pero bien podría generar problemas más graves y costos más altos en el futuro. No se conocen las circunstancias propias del entorno en el futuro ni si, a la larga, este ajuste rezagado se sumará a otros similares en el momento de aplicar los aumentos pospuestos. Los reguladores deben ser conscientes de estos riesgos y actuar con prudencia y responsabilidad.

Velar por los usuarios, no por la política. La Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) obliga al regulador a mantenerse ajeno a presiones de cualquier tipo.

Sus decisiones siempre deben ser acordes con los principios regulatorios y la protección de los usuarios, independientemente de cualquier consideración política.

Claramente, el ICE no parece estar en condiciones de soportar por mucho tiempo la posposición del reintegro de los costos incurridos en la compra de combustibles. Todo el público está consciente de la gravedad del fenómeno de El Niño del año pasado y del buen o mal manejo de aquella situación energética.

Lo lógico es sincerarse con los usuarios y enfrentarlos a una realidad ineludible. Podría ser irresponsable dejar ese ajuste para cuando las autoridades actuales ya no estén en sus funciones.

En conclusión, la captura del regulador es un riesgo latente, con graves consecuencias para los consumidores, la economía y la sociedad en su totalidad.

Es crucial que los reguladores mantengan su independencia, actúen con transparencia y responsabilidad, y
tomen decisiones basadas en
datos y análisis objetivos. Solo
así es posible garantizar que la
regulación cumpla con su propósito de proteger al público,
promover un mercado justo y
competitivo, y fomentar el desarrollo económico y social.

dmelendeh@gmail.com

28 PÁGINA QUINCE



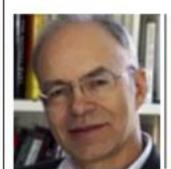

Peter Singer BIOETICISTA

ras el tambaleante
y poco convincente espectáculo del
presidente estadounidense, Joe
Biden, en el debate contra el
expresidente Donald Trump
el 27 de junio, no es ninguna
exageración decir que puede
que el futuro de nuestro planeta dependa de una decisión
que debe tomar.

¿Quiere pasar a la historia como el responsable de las desastrosas consecuencias de un segundo gobierno de Trump? ¿Será parte del grupo de estadistas cuyos esfuerzos de toda una vida por hacer el bien se malograron por su negativa a poner el interés público primero?

Para progresistas como yo, Ralph Nader una vez fue un héroe. Su primer libro, *Inseguro a cualquier velocidad*, fue una devastadora denuncia de cómo la industria del automóvil estadounidense pone las utilidades por sobre la seguridad. En 1965, año de su publicación, cerca de 50.000 personas murieron en las carreteras del país.

El libro generó un crucial debate público que llevó a la promulgación de leyes para mejorar la seguridad de los automóviles. Para el 2011, la cifra de muertes en las carreteras estadounidenses se había reducido a 35.000 y, considerada per cápita, era menos de la mitad de lo que había sido 45 años atrás.

Nader merece gran parte del crédito por los cambios que han ocurrido en todo el mundo en ese ámbito. El total de vidas salvadas desde

# ¿Lo arruinará todo Biden?

los años 60 ahora debe de estar en las decenas de millones y es probable que el de las lesiones evitadas sea varias veces mayor. Sin embargo, ese no es el legado de Nader. Las presidenciales estadounidenses de noviembre del 2000 fueron una contienda entre el demócrata Al Gore, entonces vicepresidente del país, y George W. Bush, nominado republicano.

Nader fue candidato del Partido Verde y rechazaba a Gore, a pesar de que este había hecho de la protección ambiental su principal preocupación. Mientras Gore había escrito el éxito de ventas de 1992 *La tierra en juego*, libro que conminaba a adoptar medidas drásticas para enfrentar el cambio climático y otras crisis ecológicas, Bush era el candidato de la industria del petróleo. Cuando llegó el momento de contar los votos, la elección pasó a depender de cuál de los candidatos ganaba en Florida. Bush ganó el estado, y la presidencia, por 537 votos, después de que la Corte Suprema estadounidense detuvo un recuento.

Nader recibió 97.488 votos en Florida.

No hay dudas de que, si no hubiese sido candidato, muchos más de sus votantes habrían preferido a Gore por sobre Bush, y Gore habría salido elegido presidente.

Una de las primeras medidas del gobierno de Bush fue anunciar que EE. UU. no suscribiría el Protocolo de Kioto, que fijaba objetivos vinculantes de emisiones para los países industrializados. Sin un liderazgo sólido de los estadounidenses, pronto los esfuerzos internacionales por reducir los gases de efecto invernadero quedaron en nada, y desde entonces nunca se ha recuperado lo necesario para evitar un catastrófico cambio climático.

No es exageración decir que el futuro del planeta quizá dependa de la decisión de Biden

Como resultado, a pesar del inmenso bien que Nader hizo posible como activista de la seguridad en las carreteras, su principal legado es que impidió que el único estadounidense que veía el cambio climático con la seriedad necesaria fuera presidente en un momento cuando la ventana de oportunidad para prevenir el desastre era mayor a lo que es hoy.

De manera similar, cuando Ruth Bader Ginsburg era jueza de la Corte Suprema, la admiraba por su defensa de los derechos reproductivos y la igualdad de la mujer. Sin embargo, en el 2013 tenía ya 80 años, la persona de más edad de la Corte, y había recibido dos veces tratamiento contra el cáncer.

En un almuerzo privado en la Casa Blanca, el presidente Barack Obama le dijo que en las elecciones a mitad del mandato que se avecinaban, posiblemente los demócratas perderían el control del Senado. La implicación era obvia: si Ginsburg renunciaba, Obama nombraría un reemplazante mucho más joven que sostendría en las décadas venideras los valores liberales que ella y él compartían.

Otros le hicieron la misma sugerencia, pero ella no renunció. Tras su muerte, Trump nominó a su reemplazante, Amy Coney Barrett. La mayoría conservadora de la Corte revocó Roe contra Wade, que había dado protección constitucional al aborto durante casi medio siglo, y pronto los gobiernos estatales comenzaron a imponer restricciones draconianas. Esa misma mayoría conservadora está socavando en este momento el poder de la Agencia de Protección Ambiental.

Biden dijo en el debate que en el 2020 fue candidato no por un deseo de poder, sino para parar a Trump, y que está volviendo a hacerlo hoy por la misma razón. Pero el debate mostró con gran claridad que sufre deterioro cognitivo y no hay manera de que cumpla el cargo de presidente en forma competente otros cuatro años.

Si Biden cree en lo que dice, y evitar que Trump vuelva a ganar la presidencia es su objetivo primordial, tiene que anunciar que en la Convención Demócrata de agosto próximo liberará a sus delegados de la obligación de votar por él y les pedirá que lo hagan por el candidato con las mejores opciones de derrotarlo.

Es muy posible que Gretchen Whitmer, la popular gobernadora de Michigan, Gavin Newsom, gobernador de California, y varios otros tengan mejores probabilidades de parar a Trump que las que Biden tiene en la actualidad.

# HILANDO FINO

# Incertidumbre constitucional



Carlos Arguedas Ramírez EXMAGISTRADO

a Constitución está en primera línea de las discusiones sobre la reforma de su artículo 32, referente al impedimento de extraditar a nacionales por delitos cometidos en el extranjero, y acerca del proyecto de ley que se ha pedido someter a referéndum.

Esto denota su relevancia como norma jurídica, pero sobre todo su vigencia como instrumento eficiente de estímulo para la vida democrática. En el primero de los casos que cité al principio, la duda es si la Asamblea Legislativa tiene potestad para reformar el artículo 32 en el sentido que se ha propuesto, que rebaja la protección que literalmente esa disposición dispensa a los costarricenses, o si, por el contrario, carece del derecho de hacerlo porque se trata de una atribución que le pertenece a la asamblea constituyente, si es que cabe concederle esa facultad a esta.

Una importante deriva de la cuestión es si el contenido del artículo 32 reconoce un verdadero derecho fundamental que se materializa en la protección que el Estado debe a los nacionales y que estos pueden reclamar, o es una norma de contención, impeditiva de la acción arbitraria del Estado, pero no de la que se realice mediante instrumentos jurídicos, como la extradición.

En cuanto al referéndum, la duda es si este procedimiento puede emplearse válidamente en el caso específico del mencionado proyecto, dadas las disposiciones que contiene; además, si estas últimas coinciden con la Constitución.

El debate versa sobre la interpretación de sus disposiciones y puede observarse desde varias perspectivas.

Una tiene que ver con los métodos que se emplean para la interpretación constitucional, valga decir, con las reglas interpretativas y el resultado que a cada cual depara la operación de aplicarlas, resultado que, como se ha visto, está lejos de ser unánime. Otra incumbe a los propósitos de la interpretación, condicionados por los intereses que los intérpretes tengan.

Lo llamativo del debate no solo es la pretensión de los participantes de que la conclusión a que les conduce su propio manejo de las reglas de interpretación es correcta, con exclusión de las demás. Es destacable el hecho de que los participantes son un grupo pluralista, con intereses diversos, compuesto de particulares, funcionarios y medios, y es impredecible el eco de sus opiniones en el órgano facultado para decir en definitiva lo que dice la Constitución: la Sala Constitucional.

carguedasr@dpilegal.com

29

# PURODEPORTE

Antonio Alfaro, Jefe de mesa de Puro Deporte Jairo Villegas, Editor de Puro Deporte analfaro@nacion.com

→ Saprissa no contó con piezas clave



Elías Aguilar levantó el título de la Supercopa, que conquistó Herediano ante Saprissa en penales. RAFAEL PACHECO GRANADOS.

# El Herediano le pone un alto a los festejos del tetracampeón

> Florenses fueron superiores de principio a fin. Paté debutó con título

# **Cristian Brenes**

cristian.brenes@nacion.com

El Deportivo Saprissa llegó ayer a la Supercopa como el flamante tetracampeón que todo lo ganaba, pero se topó de frente a un Club Sport Herediano que con Wálter Centeno y el arsenal que maneja, le borró la sonrisa.

Al Monstruo nadie le discutirá que hace lo que quiere en el fútbol tico desde hace dos años. Sin embargo, en el inicio de una nueva temporada estuvo muy lejos del nivel de siempre. Por más que el choque terminó 1-1 en los 90 minutos, el *Team* tuvo muchas ocasiones para evitar los penales, en los que finalmente se impuso 5-4.

Tampoco da para ensañarse con las críticas por el nivel de los tibaseños, ya que tuvieron 10 bajas, entre seleccionados, los lesionados y los refuerzos que faltan por sumarse. El técnico Vladimir Quesada no ha podido trabajar con estas 10 figuras en la pretemporada y de seguro su equipo irá de menos a más.

La S también debe tapar el vacío que dejó su mejor jugador del semestre anterior, el cubano Luis Paradela, quien se marchó al Universitatea Craiova en Rumanía.

De igual forma, por la Supercopa no se puede pensar que Centeno y compañía están listos y a su máximo nivel. Es cierto que dominaron a placer en el Estadio Nacional, que la posesión y las mejores acciones las generaron ellos.

De inicio ya se ven pinceladas de lo que quiere Paté, pese a que también tuvo ausencias de figuras que estuvieron en la *Sele* y lesionados. De seguro también crecerán.

Wálter Centeno arriesgó. Herediano tuvo una propuesta ofensiva desde el primer minuto de la Supercopa. Incluso, el guion fue de un dominio total de los rojiamarillos, ante un conjunto morado que prefirió regalar la iniciativa.

Por más que el *Monstruo* pegó primero, tras el tanto de Javon East en el 31', Wálter Centeno y sus dirigidos no cambiaron su postura y hasta perdonaron en la etapa inicial, por fallos increíbles de Marcel Hernández y Yeltsin Tejeda, así como buenas intervenciones de Esteban Alvarado.

Fiel a su estilo, el Paté presionó por más en el complemento y terminó jugando con cuatro delanteros: Andy Rojas, Marcel Hernández, Francisco Rodríguez y el mexicano José de Jesús *Tepa* González.

Fue tanto el dominio y la in-

tensidad de los florenses, que metieron atrás a la *S*, hasta que Rojas consiguió el premio del empate en el 74'.

En la definición por penales, Centeno y compañía acertaron en sus cinco disparos, mientras que Ariel Rodríguez fue el único que falló.

En el libro de apuntes, Wálter de seguro encontrará un balance positivo: no solo controló la pelota, sino que limitó al rival a defenderse y apenas le generaron tres ocasiones claras.

El Herediano sí tuvo profundidad, abrió muy bien la cancha y logró que figuras claves se asociaran, al punto de tener secuencias de más de 10 pases seguidos. Las primeras pinceladas con el nuevo entrenador son buenas y ahora deberán amalgamar mejor las ideas y corregir la definición.

Así mismo, hay espacio para ajustes, porque Orlando Galo y Andy Rojas pueden sa1 (4)

# 1 (5)

# PKISSA MI

Titulares
Esteban Alvarado.
Kliver Gómez.
Jorkaeff Azofeifa.
Kendall Waston.
Jefry Valverde.
Emmanuel Carvajal.
Yoserth Hernández.
Ulises Segura.
Javon East.
Luis Díaz.
Orlando Sinclair.
DT. Vladimir Que-

sada.

Cambios: Rachid
Chirino (Díaz, al 63'),
Fabricio Alemán
(East, al 63'), Mariano Torres (Carvajal,
al 67'), Ariel Rodríguez (Sinclair, al
77') y Ryan Bolaños
(Hemández, al 77').

Titulares
Aarón Cruz.
Shawn Johnson.
Getsel Montes.
Juan Miguel
Basulto.
Eduardo Juárez.
Yeltsin Tejeda.
Aarón Murillo.
Elías Aguilar.
Gerson Torres.
Andrey Soto.
Marcel Hernández.

brid Cambios: Everar63'), do Rubio (Montes, al 54'), Andy Rojas ariaajal, De Jesús González (Torres, al 65'), Ariel Aráuz (Murillo, al 65') y Francisco Rodríguez (Aguilar, al 65').

Goles: 1-0 (31'): East. 1-1 (74'): Rojas. Árbitros: Pablo Camacho con Danny Sojo, Félix Quesada, Bryan Cruz y Emmanuel Alvarado. Estadio: Nacional, 11 a. m.

lir al Viejo Continente.

Saprissa lejos de su nivel. Saprissa tiene muy clara su fórmula, por algo es el tetracampeón de Costa Rica. Incluso, cuando los morados están diezmados por las bajas, encuentran las maneras de hacer daño a sus rivales.

En la Supercopa los tibaseños no tuvieron la pelota, retrocedieron unos metros y le regalaron la iniciativa al *Team*. En parte, pudo ser una estrategia del técnico Vladimir Quesada, quien dejó que los florenses lo encimaran para buscar la contra.

La S únicamente llevó peligro en tres ocasiones al arco de Aarón Cruz. Evidentemente, el no contar con Luis Paradela y nueve figuras más le pesó a un conjunto morado que apenas empieza a hacer fútbol en la pretemporada, según dijo Vladimir Quesada.

Quesada hasta se guardó a David Guzmán y dejó en el banquillo a Mariano Torres (lo utilizó solo 30 minutos) y a Ariel Rodríguez (le dio 20 minutos). Mientras que el único refuerzo que vio acción fue Rachid Chirino, ya que ni Gino Vivi ni Youstin Salas fueron de la partida.

De seguro el *Monstruo* crecerá mucho en su rendimiento en las dos semanas que le restan de preparación y aún con el torneo en marcha.

El rompecabezas estará completo una vez se sumen los seleccionados Kevin Chamorro, Jefferson Brenes, Gerald Taylor, Joseph Mora y Eduardo Anderson (Panamá). Así como los lesionados Fidel Escobar y Pablo Arboine.

Eso sí, hay que esperar para ver si Chamorro y Taylor finalmente se convierten en legionarios. 30 PURO DEPORTE LUNES 08 DE JULIO DEL 2024 / LA NACIÓN

INMINENTE SALIDA DE GALO, ROJAS Y FAERRON

# Herediano se prepara para decirle adiós a tres de sus figuras

## Juan Diego Villarreal y Fanny Tayver Marin

jvillarreal@nacion.com y fanny. tayver@nacion.com

En Herediano están convencidos de que pronto habrá salidas y los candidatos para dejar el equipo de Wálter Centeno son Orlando Galo, Andy Rojas y Fernán Faerron.

Así lo dio a conocer el gerente deportivo de los rojiamarillos, Robert Garbanzo, quien de una vez afirmó que si se dan algunas salidas del club, no van a contratar a nadie, porque tienen plantel para soportar y suplir el vacío de ellos.

"Yo creo que el plantel está cerrado, prácticamente lo digo

porque uno nunca sabe qué pueda aparecer en el mercado y que sea bueno para el equipo. Ojalá que este semestre sea lo mejor para el Herediano", destacó Robert Garbanzo.

También detalló que las negociaciones en los casos de Orlando Galo, Andy Rojas y Fernán Faerron las lleva junto



Robert Garbanzo aseguró que Herediano recibió dos ofertas por Andy Rojas. RAFAEL PACHECO

a Jafet Soto y la Junta Directiva. Eso sí, destacó que esto es un proceso y que no se resuelve en un día.

"Lo de Orlando Galo viene desde hace meses, lo de Andy Rojas desde que debutó hay interés y ahora se sumó Fernán Faerron que hay un chance y estamos viendo. Esperamos tomar la mejor decisión para el club, tanto en lo económico como en lo deportivo para ellos. Hay dos ofertas formales por Orlando, igual que por Andy. Yo no les voy a decir nombres de los equipos", enfatizó Garbanzo. ■

**DEDICA TRIUNFO A SU ESPOSA** 

# Centeno encantado con el trofeo que Saprissa critica

Técnico comprobó en Supercopa que Herediano va por buen camino

## Juan Diego Villarreal y Fanny Tayver Marín

jvillarreal@nacion.com y fanny.

Wálter Centeno está contento con el desempeño del Herediano en la Supercopa y no tiene reparo en admitir que lo "llena mucho" el trofeo que le ganó al Saprissa mediante los lanzamientos de penal.

Apenas se gestó la victoria del Team, el técnico rojiamarillo brindó declaraciones en FUTV y dijo que lo que más le alegra es que los muchachos lo hicieron bien.

"La verdad que hemos trabajado un mes arduo, un mes a mucha consciencia y gracias a Dios se dio un título importante para ellos, para que sigan creyendo y saber que falta mucho camino por recorrer", destacó Centeno.

Añadió que todavía faltan dos semanas de preparación, dos semanas para involucrar a los jugadores que vienen llegando de la Selección luego de la Copa América.

"Tratar de que se saquen un poco el casete de la Selección y vuelvan al de Herediano y afrontar el torneo con mucha seriedad porque sabemos que el campeón, en este caso Saprissa, ha estado



A Wálter Centeno le agradó mucho lo que vio de Herediano en la Supercopa contra Saprissa, si bien reconoce que aún no están listos para el campeonato nacional. RAFAEL PACHECO GRANADOS

fuerte en los últimos dos años; tiene un gran equipo y no va a ser fácil".

Centeno señala que él es un hombre ganador, que lo fue como jugador y que esa esencia la conserva como técnico.

"Dios a uno lo lleva a lo más alto, a lo más bajo y lo procesa, la verdad que contento.

Este título me sabe mucho, porque mi esposa me ha ayudado mucho y es para ella", afirmó Wálter Centeno, quien no oculta que extrañaba estar en el banquillo.

"Lo que más me gusta es la cancha, ya no puedo jugar, pero sí puedo dirigir. Entonces esa es la pasión mía", recalcó

el técnico del Herediano.

Vladimir Quesada satisfecho. El técnico de Saprissa Vladimir Quesada felicitó a Herediano y se manifestó satisfecho por el rendimiento de Saprissa pese a las bajas y el mal momento de la temporada en que, según alega, se programó el partido.

"Fue la primera vez que muchos de nuestros jugadores pasaron de los 45 minutos. Lo habíamos entendido así, de que las cosas estaban establecidas y teníamos que hacerle frente al juego", expresó Vladimir Quesada en FUTV.

Indicó que quienes no estuvieron en esta Supercopa fueron los jugadores que se encontraban en la Selección y los que se encuentran lesionados. Unos obviamente porque se merecen un periodo de descanso y otros por la necesidad, porque están en un periodo de recuperación.

"Nosotros estamos entendidos de que cuando tengamos el equipo completo, si normalmente somos un equipo muy competitivo y difícil en el terreno de juego para nuestro rivales, cuando estemos completos todavía lo vamos a ser más.

"No en vano este equipo lo ha demostrado durante cuatro torneos cortos. Hay un gran grupo y a pesar de que anteriormente ninguno había pasado de los 45 minutos, los muchachos hicieron un gran esfuerzo, una gran presentación y estamos satisfechos", reiteró el técnico morado.

Vladimir Quesada expresó que la planificación se hace para primero buscar la clasificación en el torneo nacional y si logran cerrar la fase regular como líderes, mucho mejor.

"Obviamente tenemos que pensar en los otros torneos que también hay que jugar, la Copa Centroamericana y el Torneo de Copa, donde Saprissa no solo compite, sino que compite para ganar. Saprissa no solo compite, sino que compite para ganar", reiteró.

Después de la Supercopa, Saprissa jugará la Recopa el miércoles 17 de julio contra Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Nacional.

SUPERCOPA SE JUEGA POR DECISIÓN UNÁNIME DE PRESIDENTES

# Torres: 'Tuvieron que hacer un torneo para que nos ganen algo'

# Juan Diego Villarreal

jvillarreal@nacion.com

La Supercopa, la Recopa y el Torneo de Copa se juegan porque es algo que votan y deciden los representantes de todos los clubes, así como también ellos mismos definen quiénes son los equipos que tienen que enfrentarse

en esos duelos, pero existe la Supercopa en penales. cierta inconformidad.

Vladimir Quesada ya había dicho que no estaba de acuerdo en que la Supercopa fuera en este momento de la pretemporada; mientras que el capitán morado, Mariano Torres, también dio su punto de vista, luego de que Herediano se dejó

"Yo no digo que no tengan por qué jugarse estos torneos, están bien, son torneos oficiales a los que hay que darles el valor que se merecen. Lo único que yo digo es que somos los campeones de los dos torneos; entonces, ¿cómo vas a jugar una Supercopa contra alguien



Esteban Alvarado, Ariel Rodríguez y Mariano Torres vieron acción ayer. RAFAEL PACHECO

que no ganó nada?

"Eso es lo único que digo, pero los campeonatos están buenos que se jueguen, son copas, son títulos oficiales de Unafut y hay que valorarlos. Pero esta vez, como la vez pasada, tuvieron que hacer un torneo para que nos ganen algo", afirmó Mariano Torres.

Dijo que los morados no lo hicieron mal, pero quedaron tristes por el resultado.

"Era el primer torneo oficial después de la 40. Queríamos ganarla. En el segundo tiempo nos empataron y en los penales no tuvimos la suerte". ■

LUNES 08 DE JULIO DEL 2024 / LA NACIÓN
PURO DEPORTE 31



# Alcaraz y Sinner cerca de su duelo

wimbledon. AFP. El esperado duelo entre el vigente campeón y el número uno mundial está ya muy cerca: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner sellaron ayer su pase a cuartos de final de Wimbledon, donde se enfrentarían en una eventual semifinal.

Ambos figuran en la parte alta del cuadro y estos dos grandes amigos podrían reencontrarse en la penúltima ronda, como ya les ocurrió recientemente en Roland Garros, donde el español se llevó la victoria en una larga y dura batalla decidida en cinco sets.

# Tensión aumenta en líderes del Tour

PARÍS. AFP. Anthony Turgis (TotalEnergies) dio al país organizador su tercera victoria en este Tour de Francia, al imponerse ayer en la novena etapa, que terminaba en Troyes, tras recorrer tramos de caminos blancos de polvo y grava.

El esloveno Tadej Pogacar conservó el maillot amarillo de líder de la clasificación general al término de una carrera loca, marcada por numerosos ataques y en la que el tono después de la carrera se elevó entre los favoritos con reproches públicamente.

En el *esprint* final entre los escapados, Turgis fue más rápido que el británico Tom Pidcock y que el canadiense Derek Gee, para conseguir la victoria más importante hasta ahora en su carrera.



Anthony Turgis festejó a lo grande su triunfo en la novena etapa del Tour. ANNE-CHRISTINE.

# 'Básket' español logra el boleto

MADRID. AFP. España, Brasil y la Grecia de Giannis Antetokounmpo obtuvieron ayer su clasificación al torneo masculino de básquetbol de los Juegos de París-2024, gracias a sus victorias en sus respectivos torneos Preolímpicos.

Los españoles, campeones del mundo en 2019, tienen cuatro medallas olímpicas. LIGA DIAMANTE

# Gerald comprobó la dureza de París 2024

> El tico fue quinto en los 400 vallas, este domingo en la capital francesa

# Juan Diego Villarreal

ivillarreal@nacion.com

El costarricense Gerald Drummond vivió en carne propia este domingo la dureza de la prueba de los 400 metros con vallas que tendrá que enfrentar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Drummond finalizó en la quinta posición en la octava Liga Diamante de la temporada, que se realizó en París, Francia, con un tiempo de 48 segundos y 68 centésimas (48.68), en el Estadio Charléty en la capital gala.

Gerald corrió 12 centésimas por encima de su mejor marca personal, que es de 48.56, con la cual había ganado la quinta fecha de la Liga Diamante en Eugene, Oregón, Estados Unidos, en mayo pasado, donde logró la marca de clasificación para las olimpiadas parisinas, que era de 48.70.

Sin embargo, cabe resaltar que por segunda ocasión corre por debajo del registro de clasificación olímpico que le permitió ganarse un lugar en París 2024.

El vencedor de la jornada fue el brasileño Alison Dos Santos con un crono de 47.78, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y uno de los favoritos



Gerald Drummod ganó en mayo la quinta Liga Diamante de la temporada en Eugene, Oregón, Estados Unidos. CORTESÍA: LIGA DIAMANTE

para ganar una nueva presea en París 2024.

Detrás del brasileño llegaron Rasmus Mägi de Estonia con 47.95, Malik James-King de Jamaica con 48.37, y en la cuarta casilla el francés Wilfried Happio con 48.56. Inmediatamente, arribó Drummond con su 48.68.

Golpeó dos vallas. Emmanuel Chanto, entrenador de Gerald Drummond, comentó que el atleta corrió bastante bien en la prueba, según pudo conversar con él, aunque pegó en dos vallas y su tiempo fue más alto de lo esperado.

"Él hizo una primera parte de la carrera muy buena, pero rozó la sexta valla y tuvo dificultades para pasar la décima. Son dos factores que le perjudicaron en el tiempo final. Estoy seguro de que habría logrado su mejor tiempo de la temporada. Pese a las circunstancias del viaje y todo lo que pasó durante la carrera, estamos felices por el resultado y sabemos que podemos hacerlo mejor en la Olimpiada", manifestó Chanto.

Gerald, quien será uno de los abanderados costarricenses en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, junto a la ciclista Milagro Mena, el próximo 26 de julio, ahora se concentrará en el Centro de Alto Rendimiento en Barcelona, España, para preparar su debut en el máximo evento deportivo del planeta.

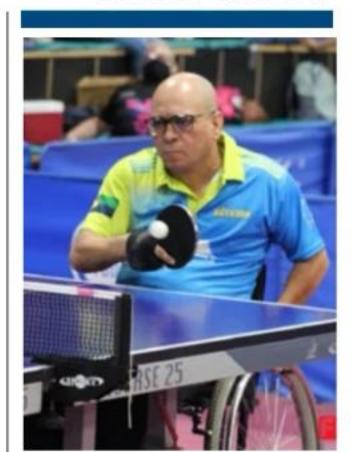

Eric Núñez fue el primer medallista de oro del paratenis de mesa. CORTESÍA: FECOTEME

ESPARZANO DE ORO

# Ejemplar tenismesista en silla de ruedas

## Juan Diego Villarreal

ivillarreal@nacion.com

Por su condición física, al estar en una silla de ruedas, Eric Núñez se levantó este domingo en la madrugada y a eso de las 4 a. m. tomó su automóvil y manejó por más de cuatro horas desde el cantón de Esparza, en Puntarenas, hasta el Gimnasio del Colegio Técnico Profesional de La Cruz, Guanacaste.

Su ilusión era volver a jugar en un torneo oficial de paratenis de mesa, luego de estar retirado por cuatro años por motivos personales. El esparzano llegó poco después de las 8 a. m. a su destino y, tras un breve calentamiento, empezó a disputar el torneo.

En el partido de la final, Eric Núñez, de 57 años, derrotó al desamparadeño Henry Acuña Fernández y se convirtió así en el primer medallista del paratenis de mesa de la edición 41 de los Juegos Nacionales y Paranacionales Guanacaste 2024, en la categoría C1 (por una lesión en la zona cervical).

"Regresé hace cuatro meses y la verdad estoy muy feliz. Insto a la juventud con capacidades diferentes a que practiquen un deporte, el que quieran. Hay tiempo para todo y con el tiempo no se van a arrepentir", indicó Núñez en un comunicado enviado por Hugo Quesada y la Federación Costarricense de Tenis de Mesa (Fecoteme).

Debido a que debe tomar medicamentos todos los días y por su condición física, el atleta garrobero prefirió viajar el mismo día de la competencia, en lugar de permanecer en la villa de los atletas. El periplo lo hizo con su novia y, en el partido final fue alentado por sus compañeros de equipo y muchas personas que reconocieron su esfuerzo para obtener una medalla.

Eric Núñez recordó que fue hace 23 años cuando sufrió el incidente que lo dejó en una silla de ruedas y, años después, el atleta paralímpico Giovanni Rodríguez lo alentó a practicar el tenis de mesa y desde entonces busca dar el ejemplo a los deportistas más jóvenes.

JUEGOS NACIONALES

# Heredia mantiene dinastía en gimnasia rítmica con 53 oros

# Juan Diego Villarreal

jvillarreal@nacion.com

Por undécima ocasión consecutiva, el Comité Cantonal de Deportes de Heredia conquistó el título de campeón de la gimnasia rítmica en los Juegos Deportivos Nacionales, al concluir los dos días de competencias de las justas guanacastecas, en el gimnasio de la Escuela Antonio Obando Espinoza de Cañas.

Como deporte oficial, la gimnasia rítmica ingresó a los Juegos en Alajuela 2010, año en que San José se quedó con la primera posición.

A partir de entonces, el dominio herediano ha sido absoluto y en esta ocasión se consolidó con una cosecha de 53 medallas de oro, 25 de plata y siete de bronce. Desamparados fue segundo y Cartago, tercero.

Para cerrar con broche de oro, una de sus gimnastas, María Alexa Baltodano Ortiz, fue designada la Atleta Más



Heredia lleva once Juegos Nacionales consecutivos adueñándose del primer lugar en la gimnasia rítmica. CORTESIA: ICODER

Destacada, por lo que recibirá el Premio Alfredo Cruz Bolaños que otorga el Icoder a los más valiosos en cada deporte y rama, según indicó el periodista Olman Mora.

Alexa, de 15 años e hija de José Alexander Baltodano y Mary Ortiz, participó en el Nivel 8, del evento donde ganó cinco medallas de oro en las pruebas individuales (manos libres, cinta, mazas, pelota y todo evento) y tres más en ejercicios de conjunto (aro, mazas y todo evento).

La gimnasta más valiosa es también una destacada estudiante del Colegio Técnico Profesional de Mercedes Norte de Heredia y atleta de la Academia Artzu, que forma parte de la Asociación de Gimnasia Rítmica Heredia.

# PURO DEPORTE

LUNES 08 de julio del 2024

→ Desde la MLS también preguntaron por el 12 rojinegro

## Fanny Tayver Marín y Ferlin Fuentes

fanny.tayver@nacion.com

Los planes de Joel Campbell, de Alajuelense y hasta las proyecciones del técnico Alexandre Guimaraes sobre lo que sería el próximo torneo para el 12 rojinegro dieron un viraje repentino ante una oportunidad que convertiría nuevamente en legionario al atacante, según confirmó a *La Nación* una fuente bien enterada de las negociaciones.

Aunque Campbell tiene contrato vigente con la Liga, pues apenas estaba por iniciar el segundo de los tres años de fichaje, un acuerdo entre todas las partes le permitirá salir a préstamo por un año a un fútbol que siempre lo sedujo.

Hubo interés de equipos de la MLS, pero ante esta opción, no se pudo contener. Ni siquiera tendrá que cambiar los colores de la camiseta, porque el que sería su nuevo equipo, el Atlético Clube Goianiense de Brasil, también viste de rojinegro.

En él, Campbell tendría la oportunidad de enfrentarse a clubes como Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Sao Paulo y Vasco de Gama, en el marco de la llamada Serie A del campeonato Brasileirao, actualmente en plena competición. Ese lujo lleva consigo una gran presión, dada la incómoda posición del Goianiense, en el penúltimo lugar entre 20 equipos, tan solo por encima del Fluminense.

Si bien apenas se han jugado 15 de las 38 fechas que componen el Brasileirao y falta mucho recorrido para el final previsto el 8 de diciembre, el descenso es y será desde ya una amenaza constante para varios equipos.

Los cuatro últimos de la tabla descenderán a la Serie B, y de momento, Goianiense tiene mucho chance de suspirar por la salvación, aunque se encuentre en el penúltimo lugar con 11 puntos, igual que Gremio, solo que ese club registra dos partidos menos.

El colero del Brasileirao tiene apenas siete puntos, pero la buena noticia es que Goianiense podría salir en cualquier momento de esos puestos incómodos, al estar cerca de Vasco da Gama, Criciúma, Vitória, Cuiabá, Corinthians y Gremio.

Vivir con las maletas listas parece una constante en la carrera de Joel Campbell desde que abrió expediente como legionario en el 2011, contratado por el Arsenal pero cedido a préstamo a varios clubes, con inicio en el Lorient de Francia.

Desde entonces, nunca jugó dos años seguidos en el mismo club, hasta que recaló en el León de México y se



Si se concreta el préstamo de Joel Campbell al Atlético Goianiense, su uniforme seguirá siendo rojinegro. PRENSA ALAJUELENSE

# Joel Campbell tiene las maletas listas para ser legionario

> Acuerdo con Alajuelense le permitiría ir a préstamo al Atlético Goianiense de Brasil



En la Liga sabían que en cualquier momento Joel Campbell recibiría alguna opción atractiva para volver al extranjero. PRENSA ALAJUELENSE

mantuvo por tres temporadas (2018-19, 2019-20 y 2020-21).

Diez equipos en las últimas 13 temporadas ilustran el ir y venir de un jugador al que siempre le han visto calidad para ser fichado en ligas de renombre como las de Francia, España, Inglaterra, Italia, Portugal y México.

A Costa Rica regresó joven (31 años), como el fichaje más sonado de los últimos tiempos. Llamado a convertirse en la figura del campeonato, ha fluctuado entre partidos brillantes y discretos, entre portadas y el reclamo de quienes le piden más. Con 55 partidos y 16 goles

vestido de rojinegro, no terminó de alcanzar de manera regular el mejor fútbol que se le conoce.

Una vez concluida su participación con la Selección de Costa Rica en la Copa América, Joel Campbell parecía tener por fin la oportunidad de prepararse físicamente como no le permitieron la mayoría de sus últimas temporadas, con limitadas vacaciones y escasas pretemporadas.

Sin embargo, justo en el décimo aniversario de la gesta de Brasil 2014, el fútbol lo tienta a jugar en las tierras del memorable Mundial.